# Songbook

Produzido por Produced by

Almir Chediak

# chicc BUARQUE

3



E.



Idealizado, produzido e editado por Created, produced and edited by Almir Chediak

# C H I C O BUARQUE

- 55 músicas contendo melodia, letra e harmonia (acordes cifrados) para violão e guitarra.
- 55 songs containing melody, lyrics and harmony (numbered chords) for acoustic and electric guitar.
- Todos os acordes cifrados estão representados graficamente para violão e guitarra.
- All numbered chords are represented graphically for acoustic and electric guitar.

Volume 3

E LUMIAR

3ª edição 3ª edition

# Volume 1

# Volume 2

Chico Buarque: o mestre da canção / Chico Buarque: the master of song Almir Chediak.

# MÚSICAS SONGS

| A banda Acalanto para Helena             |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| A foto da capa                           |                                        |
| A foto da capa                           | -                                      |
| Almanaque                                |                                        |
| Almanaque                                | -                                      |
| Ano Novo                                 | ٠                                      |
| A noiva da cidade                        |                                        |
| A ostra e o vento                        | · <u>-</u>                             |
| A pesar de você                          | ٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| A Rosa                                   |                                        |
| Até pensei                               |                                        |
| Bancarrota blues                         |                                        |
| Benvinda                                 |                                        |
| Bom conselho                             | ٠                                      |
| Cala a boca, Bárbara                     |                                        |
| Cala a boca, Bárbara<br>Cantando no toró | ٦.,                                    |
| Deixe a menina                           | . £                                    |
| Desalento                                | . Г                                    |
| De volta ao samba                        | C                                      |
| Ela e sua junela                         | ٦.                                     |
| Estação derradeira                       |                                        |
| Fantasja                                 | . [                                    |
| Geni e o zepelim                         | . I                                    |
| Grande hotel                             | Ē                                      |
| Hino de Duron                            | Г                                      |
| Hino de Duran Ilmo, Sr. Ciro Monteiro    | Ē                                      |
| Imagina                                  | Ē                                      |
| Já passou                                | Ē                                      |
| Leve                                     | F                                      |
| Logo eu?                                 | , F                                    |
| Mambembe                                 | Ė                                      |
| Manueline                                |                                        |
| Mar e Jua<br>Meninos, eu vi              | 7                                      |
| Não existe pecado ao sul do equador      |                                        |
|                                          |                                        |
| Não sonho mais O cio da terra            |                                        |
| O cio da terra                           | -                                      |
| O futebol                                |                                        |
| Onde é que você estava                   |                                        |
| Outra noite                              |                                        |
| O Velho Francisco                        | <u>L</u>                               |
| Pedaço de mim                            | . Е                                    |
| Pedro pedreiro                           | ٠.                                     |
| Realejo                                  | <u>L</u>                               |
| Retrato em branco e preto                |                                        |
| Rio 42                                   | . Г                                    |
| Samba e amor                             | ٦.٠                                    |
| Sem açúcar                               | . Г                                    |
| Será que Cristina volta?                 |                                        |
| Sonhos sonhos são                        |                                        |
| Tango do covil                           |                                        |
| Tem mais samba                           | . [                                    |
| Trapaças                                 |                                        |
| Uma canção desnaturada                   | E                                      |
| Valsinha                                 | . L                                    |
| Vence na vida quem diz sim               | Ē                                      |
| Vida                                     | . Г                                    |
|                                          |                                        |
| Discografia Discography                  | г                                      |

# MÚSICAS SONGS

| Acorda amor                              |  |
|------------------------------------------|--|
| A mais bonita                            |  |
| Amando sobre os iornais                  |  |
| Anos dourados                            |  |
| A permuta dos santos                     |  |
| Aquela mulher                            |  |
| A Rita                                   |  |
|                                          |  |
| As minhas meninas                        |  |
| Assentamento                             |  |
| As vitrines                              |  |
| A televisão                              |  |
| Bárbara 🚨                                |  |
| Biscate                                  |  |
| Bom tempo                                |  |
| Cacada                                   |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
| Cara a cara                              |  |
| Cecília                                  |  |
| Ciranda da bailarina                     |  |
| Cobra de vidro                           |  |
| Como um samba de adeus                   |  |
| Desencontro                              |  |
| Dueto                                    |  |
| Feijoada completa                        |  |
|                                          |  |
| Folhetim                                 |  |
| Fortaleza                                |  |
| Injuriado                                |  |
| Iracema voou                             |  |
| Januária                                 |  |
| Lola                                     |  |
| Meu refrão                               |  |
| Mil perdőes                              |  |
| Moto-contínuo                            |  |
| Nove amor                                |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
| O meu amor                               |  |
| O último blues                           |  |
| Palavra de mulher                        |  |
| Partido alto                             |  |
| Passaredo                                |  |
| Pelas tabelas                            |  |
| Quando o carnaval chegar                 |  |
| Romance                                  |  |
| Rosa-dos-ventos                          |  |
|                                          |  |
|                                          |  |
| Samba de Orly                            |  |
| Sem fantasia                             |  |
| Sentimental                              |  |
|                                          |  |
| Sob medida                               |  |
|                                          |  |
| Tanto amar                               |  |
| Tanto amar                               |  |
| Tanto amar  Teresinha  Todo o sentimento |  |
| Tanto amar                               |  |

34

# Volume 3

Chico Buarque: o mestre da canção / Chico Buarque: the master

creator and revelator of meanings Adélia Bezerra de Meneses . . 8

# Volume 4

Chico Buarque: o mestre da canção / Chico Buarque: the master entrevista — Fala, Chico Buarque / Interview — Talk to me,

Chico Buarque .....

## MÚSICAS SONGS Ai se eles me sensm soors

| it ac cies me pegam agora :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amanhă, ninguém sabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amor barato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ana de Amsterdam44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angélica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Até o fim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Até segunda-feira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A violeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Basta um dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Baticum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bem-querer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breio da Cruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cadê voçê?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carioca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chão de esmeraidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cordão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cotidiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De todas as maneiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Doze anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ela desatinou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eu te amo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flor da idade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Joana francesa102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ludo real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mano a mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meia-noite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meu caro amigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morena de Angola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Não fala de Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nego maluco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Noite dos mascarados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nosso bolero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O malandro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O meu guri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Piano na Mangueira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pois é                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pois 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primeiro de maio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Primeiro de maio         151           Qualquer canção         154           Roda viva         156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primeiro de maio         151           Qualquer canção         154           Roda viva         156           Samba para Vinicius         159                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Primeiro de maio         151           Qualquer canção         154           Roda viva         156           Samba para Vinicius         159           Se eu fosse o teu partão         162                                                                                                                                                                                                                                               |
| Primeiro de maio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Primeiro de maio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Primeiro de maio         151           Qualquer canção         154           Roda viva         156           Samba para Vinicius         159           Se eu fosse o teu partão         162                                                                                                                                                                                                                                               |
| Primeiro de maio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Primeiro de maio         151           Qualquer canção         154           Roda viva         156           Samba para Vinicius         159           Se eu fosse o teu parafo         62           Sobre todas as coisas         65           Sobre todas as coisas         168           Tanto mar         174           Tempo e artista         171           Tira as mãos de mim         176           Trocando em midos         178 |

Você não ouviu ......194 

| MÚSICAS SONGS                                            |
|----------------------------------------------------------|
| A História de Lily Braun                                 |
| A mulher de cada porto                                   |
| Atrás da porta                                           |
| A volta do majandro                                      |
| A voz do dono e o dono da voz                            |
| Baioque                                                  |
| Bastidores                                               |
| Beatriz                                                  |
| Boi voador não pode                                      |
| Bye bye. Brasil                                          |
| Carolina                                                 |
| Choro bandido                                            |
| Com açúcar, com afeto                                    |
|                                                          |
| Construção                                               |
| Corrente                                                 |
| Deus lhe pague                                           |
| Ela é dançarina                                          |
| Essa moça tá diferente                                   |
| Fado tropical                                            |
| Fica                                                     |
| Futuros amantes                                          |
| Gente humilde                                            |
| Gota d'água                                              |
| João e Maria                                             |
| Léo                                                      |
| Levantados do chão                                       |
| Lua cheia                                                |
| Madalena foi pro mar                                     |
| Maninha                                                  |
| Morena dos olhos d'água                                  |
| Morro Dois Irmãos                                        |
| Mulher, you dizer quanto te amo                          |
| Mulheres de Atenas                                       |
| Na carreira                                              |
| Nicanor                                                  |
| O casamento dos pequenos burgueses                       |
| Olê, olá                                                 |
| Olha Maria                                               |
| Olhos nos olhos                                          |
| O que será — Abertura / À flor da pele / À flor da terra |
| O velho                                                  |
| Paratodos                                                |
| Pivete                                                   |
| Quem te viu, quem te vê                                  |
| Samba do grande amor                                     |
| Soneto                                                   |
| Sonho de um carnaval                                     |
| Tanta saudade                                            |
| Tantas palavras                                          |
| Tatuagem                                                 |
| Uma palavra                                              |
| Vai trabalhar vagabundo                                  |
| Você vai me seguir                                       |
| Você, você                                               |
| Xote de navegação                                        |
|                                                          |





■Os copyrights das composições musicals inseridas neste álbum estão indicados no final de cada música. Music copyrights are found at

☐ Editor Responsável/Chief

Editor: Almir Chediak

the end of each song

☐ Projeto Gráfico/Graphic Project: Almir Chediak

Capa e diagramação /Cover and Graphic Layout: Bruno Liberati e Chris Magalhães ☐ Foto da Capa/Cover Photo:

Frederico Mendes

☐ Coordenação de Produção/Production Coordination: Ana Dias

□ Versão/English Translation: Claudia Guimarães

□ Revisão de Textos/Proofreading: Nerval Gonçalves/Raquel Zampil

Revisão de letras/Lyrics Revision: Fátima Pereira dos Santos ☐ Transcrição de partituras/Music. Transcription: Fred Martins / Ricardo Gilly

☐ Diagramação das músicas/Music Layout: Ricardo Gilly

| Revisão Musical/
Music Revision:
Almir Chediak / Chico
Buarque / Cristovão Bastos /
Ian Guest / Ricardo Gilly

Composição Gráfica das Partituras/Music type-setter: Júlio César Pereira de Oliveira

Composição Gráfica das Letras/ Graphic Composition of Lyrics: Leticia Dobbin

☐ Assistentes de Produção deste Songbook/ Songbook Production Assistants: Brenda Ramos / Anna Paula Lemos

☐ Direitos de Edição para o Brasili Publishing rights for Brazil: Lumiar Editora – R. Barão do Bananal. 243 · CEP 21380-330 – Rio de Janeiro, RJ Tel.; (21)597-2323

Home page: lumiar.com.br E-mail: lumiarbr@uol.com.br

# Chico Buarque: o mestre da canção

do ouvi suas primeiras músicas no rádio. Lembro-me de ter ficado emocionado ouvindo canções como Tem mais samba, Sonho de um carnaval, Olê, olá, Pedro pedreiro, A Rita, Quem te viu, quem te vê e A banda, Essas músicas me marcaram muito, senti uma identificação imediata, havia um estilo bem definido de compor. Tudo era muito bem-acabado, música e letra se encaixando, isto é, o som da palayra em integração absoluta com a música, uma característica marcante na obra de Chico Buarque. Por ser um compositor essencialmente cancionista, talvez a melhor maneira de ouvi-lo seja em forma de canção: música e letra sempre juntas. Além de ser um mestre em unir esses dois elementos fundamentais na música popular, Chico é também primoroso em harmonizar suas canções, habilidade que ele foi desenvolvendo com o passar dos anos.

inha admiração por Chico Buar-

que vem desde os anos 60, quan-

Nessa época eu começava a dar as minhas primeiras aulas de violão e havia criado uma espécie de songbook particular para poder ensinar aos alunos. Chico Buarque era o compositor que tinha o maior número de músicas. o que já demonstrava a minha enorme admiração por ele.

Sempre comprei todos os seus discos. Aliás, é de se observar que muitos deles lançados nos anos 60 e 70 tinham cinco ou seis músicas executadas nas rádios. tornando-o um dos compositores com o maior número de sucessos nestes últimos trinta anos. E todos esses sucessos aconteceram principalmente em função da qualidade de suas músicas, que vão ao encontro do gosto popular. Chico é um dos compositores mais queridos e respeitados em todas as classes sociais, uma conquista que se deve não só ao seu talento e carisma, mas, também, aos seus atos como cidadão.

Ná série Songbook, este é o que contém o maior número de músicas. São 222 canções divididas em quatro volumes, todas escritas exclusivamente para este trabalho e revisadas por Chico Buarque ou por seus parceiros, fazendo com que este Songbook seja o mais fiel possível ao que Chico gostaria.

Sérgio Cabral, escritor e jornalista; Adélia Bezerra de Menezes, professora de Teoria Literária da USP e da Unicamp e autora do livro Desenho mágico. Poesia e política em Chico Buarque; José Miguel Wisnik, professor de Literatura Brasileira da USP, compositor e músico; e seu filho. Guilherme Wisnik, arquiteto e músico, colaboraram na elaboração dos textos deste Songbook.

Os oito CDs do Songbook Chica Buarque lançados pela Lumiar Discos contaram com a participação de mais de 100 artistas da MPB, interpretando as 119 canções escolhidas para este projeto, tornando-o assim o maior songbook realizado na música popular brasileira.

Agradeço a todos aqueles que colaboraram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho.

**Almir Chediak** 



Chico e Almir, 1999

# Chico Buarque: the master of song

've greatly admired Chico Buarque since the 60's, when I heard his very first songs on the radio. I remember feeling quite moved upon hearing songs such as Tem mais samba, Sonho de um carnaval. Olè, olà, Pedro pedreiro, A Rita, Quem te viu, quem te vè and A banda. They left their mark in me. The identification was immediate: there was a very definite way of composing. Everything was very welfinished, music and words fitted perfectly into one another, which is to say, the sound of the words was completely integrated with the music, a remarkable characteristic in Chico Buarque. Since he is essentially a songwriter, perhaps the best way of listening to him is precisely in the form of song: words and

Fractions; Mendas

With Almir Chediak, 1999

music, always together. Besides being a master at joining these two crucial elements of popular music, Chico also excels in harmonizing his songs, ability he's developed throughout the years.

I was beginning to give guitar lessons at the time and had created a sort of private songbook for my students. Chico Buarque was the composer with the greatest number of songs, which already showed my great deference toward him.

I've always bought all of his records. In fact, many of the ones released in the 60's and 70's had five or six of their songs aired on the radio, making him one of the composers with the greatest number of hits in the past thirty years. These songs were big mainly due to their quality; they satisfy the public's taste. Chico is one of the dearest and most respected composers in all social classes, a success that can be attributed not only to his talent and charisma but also to his actions as a citizen.

In the Songbook series, this one contains the greaters number of songs. There are 222 of them divided among four volumes, all of them transcribed exclusively for this project and revised by Chico Buarque or by his partners, making this songbook as close as possible to Chico's wish.

Writer and journalist Sérgio Cabral; Adélia Bezerra de Menezes, professor of Literary Theory at USP (University of São Paulo) and Unicamp (University of Campinas) and author of the book Desenho mágico. Poesia e política em Chico Buarque [Magical design. Poetry and Politics in Chico Buarque!; José Miguel Wisnik, professor of Brazilian Literature at USP. composer and musician; and his son, Guilherme Wisnik, architect and musician, participated in the elaboration of the texts included in this sonsbook.

The eight CDs of the Songbook Chico Buarque related by Lumiar Discos had the participation of over 100 Brazilian artists, performing the 119 songs included in this project—which makes it the biggest songbook ever produced in Brazilian popular music.

I thank all of those who participated directly or indirectly in this project.

Almir Chediak

# CHICO BUARQUE: criador e revelador de sentidos

olicitado a condensar "numa frase" a caracterização de Chico Buarque. Antonio Candido, o nosso maior crítico literário, assim se expressou: "Uma grande consciência, inserida num enorme talento." Grande consciência/enorme talento: isso já aponta para a dupla dimensão de que se reveste a presença de Chico Buarque na vida cultural brasileira. A "consciência" de intelectual orgânico, lúcido e radicalmente comprometido com as questões sociais e

políticas do Brasil (e do mundo), no entanto, não fará dele um panfetário: da linhagem dos "poetas sociais" (Brecht, Maiakovsky, Isaías, Neruda, Drummond), ele é, antes de mais nada, um artista da palavra. E da música. Aliás, em grego, aedo significa ao mesmo tempo poeta e cantor, indissociavelmente ligados. Assim, se é verdade que atualmente o acesso à poesia, sobretudo por parte das gerações mais jovens, se faz através da canção popular. é verdade também que isso

é a recuperação de antiga tradição: lírica é poesia cantada acompanhada ao som da lira.

Sabemos que a poesia – esse lugar de exercício radical da palavra – é uma espécie de extensão do poder de nomear, fundamento da linguagem.<sup>3</sup> O poeta não apenas nomeia os seres, como o primeiro homem, Adão, dava nome a plantas, árvores e bichos, na narrativa mítica do Gênesis, mas dá nome a emoçoes que de outro modo ficariam para sempre inarticuladas, situações



Rio. 1967 - Apartamento de Manuel Bandeira: Bandeira, Chico, Tom e Vinícius

AJB/Luiz Corlos

existenciais, vivências humanas fundamentais: "para sempre é sempre por um triz", diz Chico Buarque em Beatriz, expressando numa fórmula aguda a precariedade da condição humana. Há sentimentos sutilíssimos e contraditórios que só na poesia encontram guarida: "Te perdôo / Por contares minhas horas / Nas minhas demoras por aí / Te perdôo / Te perdôo porque choras / quando eu choro de rir / Te perdôo / Por te trair" (Mil perdões). Ou a fala da mãe de O meu guri: "Eu consolo ele, ele me consola / Boto ele no colo pra ele me ninar", em que se desvenda, implacável, o desamparo feminino e a procura de proteção que, por vezes, a maternidade mascara.

E que dizer de Pedaço de mim, que flagra um momento de despedida ("Oh pedaço de mim / oh metade amputada de mim / Leva o que há de ti / Que a saudade dói latejada / é assim como uma fisgada / no membro que já perdi"), atualizando em nós o estado de incompletude e falta, e a conseqüente sensação de mutilação que as separações mobilizam?

É assim que o Poeta fornece a possibilidade de expressão simbólica a percepções, afetos e sentimentos não formulados e confusamente vividos; faculta a possibilidade de uma tradução desse mundo desarriculado em palavra, ofertando-nos o acesso ao mundo do simbólico. Ajuda a fazer passar esse vórtice interior que é cada um de nós a forma organizada: muito devemos a Chico Buarque, nesse processo de traduzir-nos.

Dotado de um invulgar senso da analogia e das correspondências (fundamento da linguagem poética), que vem de uma percepção in-



Ensaio da peça Calabar que foi proibida pela censura, 1973

tensa das coisas, ele é mestre na construção de imagens inusitadas e surpreendentes, como a da concha, que "guarda o mar no seu estojo" (A ostra e o vento), ou a do poente, que "na espinha/ Das (tuas) montanhas / Quase arromba a retina" (Carioca). Trata-se da invencão de um modo novo e forte de traduzir o mundo, seja físico, seja das realidades abstratas: "Luz, quero luz / sei que além das cortinas / são palcos azuis / E infinitas cortinas / com palcos atrás / Arranca, vida / Estufa. vela / E puisa, puisa / pulsa, pulsa mais / Mais, quero mais...", diz o eu lírico em Vida, para expressar o Desejo humano na sua ânsia de infinitude, renovando a metáfora das portas que se abrem em mais portas na imagem cênica de palcos e cortinas que se abrem em cortinas e palcos: o "mais, quero mais" que singulariza o homem e sua fome,

ela fáustico de uma eterna e insofrida superação, movimento constituidor do humano: superar-se.

Vejamos como se figura a morte afetiva da personagem de Cara a cara, vítima do "princípio de desempenho" de que fala Marcuse: "Tenho um peito de lata / E um nó de gravata / no coração". Nó de gravata: dificilmente se podería imaginar uma "metáfora executiva" mais pertinente para o coração. Junto a "peito de lata", indicia a dessensibilização do indivíduo, a dessexualização do corpo, sua robotização.

Em Eu te amo, para figurar a complexa e contraditória soma de emoções que afloram no momento de separação de um homem e de uma mulher, separação flagrada em seu desgarramento e vertigem, dizem os versos: "Me conta agora como hei de partir / ... / Como, se na desordem do armário embutido / Meu paletó enlaça teu vestido / E o meu sapato inda pisa no teu" em que os sentimentos polares de uma relação de casal, de atração e hostilidade -- enlacar/pisar --, são iconizados através dos metonímicos paletó, vestido e sapato. Todos, exemplos dessa capacidade de concretar emoções, figurar sentimentos, de fornecer uma imagem plástica. visual, sensível da realidade.

Dispondo desse poder inquietante de lidar com as palavras, Chicoa sutiliza como sua materia, não apenas desentranhando a música que contêm (ou, inversamente, de flagrando a música que as gerou), mas delas extraindo o máximo de possibilidades, em seu jogo reciproco com as demais. A palavra, em seus próprios termos sua criatura e que habita "fundo, o coração do pensamento", ele a trata sen-



José Wilker em cena do filme Bye bye Brasil. de Cacá Diegues, 1980

sorialmente: "Palavra viva / Palavra com temperatura / palavra / Que se produz / Muda / Feita de luz mais que de vento, palavra" (*Uma palavra*).

É assim que ele foria trocadilhos, faz jogos de palayras (na realidade, um jogar com significados, parecendo jogar com significantes). Trata-se de um jogo verbal, em que se brinca com o termo não enquanto portador de significado, mas enguanto som. No entanto, o trocadilho só ganha sentido quando "revela perfis dos significados" (Husseri), quando se é levado a sentir melhor a riqueza dos significados: "Éramos nós / estreitos nós / enquanto tu/ és laco frouxo", diz a bela canção Tira as mãos de mim. da peça Calabar, Trata-se da fala da viúva de Calabar, dirigindose a outro homem, e referindo-se à sua ligação apaixonada com o herói. Trocadilho expressivo criado por paronomásia, aqui o primeiro nos é pronome pessoal, enquanto que o segundo é substantivo. Esse significado de "laços apertados" que traduz o segundo nós contamina, num certo sentido, o primeiro termo, revelando-lhe uma outra dimensão: eu + ele num vínculo intenso: nós. Os dois nós semelhantes, ou melhor, identicos som, interagem em nível de significado, e dessa interação saem modificados, enriquecidos. interpenetrados.

Essa mesma peça Calabar, sodo , heró estigmatizado como traido , heríga a canção Cala a boca, Bárbara, em que se verifica outro extraordináno jogo verbal. Calabar, a estas alturas, já está morto e esquartejado pelos portugueses, que impuseram a proibição de pronunciar o seu nome (trata-se do edito de Damnatio memoriae, de condenação da memória. imposto a alguns condenados, com o objetivo de matá-los além da morte: de matar a sua memória). Mas restou sua mulher, que é quem canta a canção, e em quem ele está intensamente presente. Ela nunca o chama pelo nome: Calabar é o ele a que se refere. No entanto, é esse nome que se constrói, com uma espaque se constrói, com uma espaque se constrói, com contra de repeticão quase obsessiva do refrão:

"CALA a boca, BARbara". Calabar: aquilo que Bárbara si-

Calabar: aquilo que Barbara silencia é o que reponta, com força e realidade. No não-duto descobrese o dito. No interdito, o dito. Interdito porque foi interditado, por injunções da censura, e meterdito porque está dito entre as sílabas das palavras que constituem o refrão. O nome proibido continua a ressoar no tecido da linguagem. O essencial é aparentemente omitido, mas ele está lá, latejando (latente) no coração do discurso. A partir daí, a própna palavra, reinventada, passa a condensar em si o "Cala a boca" que estigmatiza a peça - e os tempos que a geraram.4 Doravante, aqueles que lerem/ouvirem essa canção incorporarão o "Cala a boca" ao nome de Calabar. Calabar é Cobra de vidro; uma vez despedaçado, seus cacos se recomporão por força da poesia. Esse corpo esquartejado, cujo despedaçamento é mimetizado pela fragmentação em sílabas a que o nome do herói se vê submetido (pelo mesmo poder aniquilador que o silenciara), restaura sua unidade plena através da fala poética, sob influxo de Dioniso (o deus despedaçado e ressurgido em sua plenitude por força da poesía).

...

No entanto, o "talento" de Chico Buarque, a que se referiu Antonio Candido, não dirá apenas respeito à sua alquimia verbal e musical, ou a essa capacidade aguda de nomear situações existenciais de alta densidade, proporcionando uma "leitura do humano", nos "traduzindo". Ninguém sabe como ele captar os grandes movimentos que se processam no corpo social e político, mesmo que incipientes, e antecipá-los, formulando-os por vezes sintética e corrosivamente: "Aquela Aquarela mudou", diz em Bye bye, Brasil. Não apenas no sentido "pictórico" e, portanto, geográfico de uma paisagem agredida e violentada pelo capitalismo predatório e antiecológico ("Puseram uma usina no mar / Talvez fique ruim pra pescar"), e pela "modernização" (de que a telefonia é um dos indícios mais vistosos), mas no sentido de que se passou o tempo da Aquarela do Brasil de Ary Barroso, em que era cantado o "Meu Brasil brasileiro...". É impressionante, porque essa canção do Chico, bem como o filme homônimo, são de 1979, e agora, vinte anos depois, assistimos atônitos aos desdobramentos daquilo que então se indiciava. Com efeito, de Bye bye, Brasil (em que o Brasil "moderno" estava sendo gestado - e se perdendo: Bye-bye!), passando por Bancarrota Blues (1985), visão do "éden tropical" exaltado e no entanto posto à venda ("Eu posso vender / Quanto você dá?), o que adquire um travo amargo e dolorosamente atual, em face das recentíssimas privatizações dos anos 90 (Vale do Rio Doce, Telefonica etc. etc.), até Iracema voou (1998), apreende-se um movimento contínuo de perda, de esvaziamento. Nessa última canção, aliás, Iracema (anagrama de América), não por acaso uma cearense, numa alusão inequívoca à índia do romance de José de Alencar, símbolo da mulher brasileira, é uma nordestina que "migra". Premida pela falta de horizontes, busca chance de vida nos EUA, de onde liga a cobrar: "É Iracema da América...". No vôo de Iracema repercutem ecos da canção Sabiá (1968) em que, retomando o topos da "Canção do exílio", aludese a uma "palmeira que já não há", a uma "flor que já não dá". Ao exílio político, de motivação ideológica, substituiu-se uma situação de opressão econômica e social, e uma nova (e desalentada) necessidade de desterro.

Chegamos aqui, inevitavelmente, ao topos de poeta social que sempre estigmatizon Chico Buarque; de poesia resistência. E aqui algumas observações se imporão.

Com efeito, uma das maneiras de se abordar a sua obra<sup>5</sup> como um todo, apreendendo-lhe o movimento geral (dinamicemente, pois cla está ainda em floração!), é en-feixá-la como poesta resistência. Isso não significará em absoluto reduzi-la à canção de protesto (que teve sua condição histórica de surgimento na época de Apesar de vo-cê, Cálice, Quando o carnaval chegar), nem a canções de temática social inequívoca (como Construção, O meu guri, Mulheres de Atenas, Brejo da Cruz, Levantados do chão etc. etc.).

Toda literatura, toda poesia é, quer queiramos, quer não, engendrada de um solo cultural: histórico, social, político. No entanto, em tempos adversos como o nosso, nunca a grande poesia duplica valores e a ideologia dominantes, mas necessariamente rompe com eles. Num mundo massificado, homogeneizado, de exploração generalizada, com a globalização concentracionária campeando; de consumo e obsolescência programada, sociedade da mídia e da cultura do espetáculo, como poderia a grande poesia ser de adesão? Que caminho lhe resta senão a resistência? O poeta será sempre-como já escreveu Castro Alves - "o caminheiro / que tem saudades de um país melhor".

E assim que a obra de Chico Buarque pode ser nucleada em torno das três grandes linhas de poesia resistência: lirismo amoroso ou nostálgico; variante utópica; vertente crítica.º Não como fases separadas e estanques, mas como modalidades que se imbricam entre si, muitas vezes se permeiam, desenhando uma trajetória em espiral. Sua poesia, seja ela de que "temática" for, rompe com uma realidade de mercantulização das relações, de surda exploração: de nessa ruptura que reside sua re-



Movimento dos Sem-terra (MST), 1996

lação com o social. Aponta para uma realidade outra que aquela em que estamos patinando: ela recusa, não duplica.

Lirismo nostálgico; recusa-se o presente opressor através de uma volta ao passado, seja o individual de cada um, que é a própria infância, seja do passado coletivo, da sociedade pré-industrial, em que as relações humanas não eram degradadas pela estandardização e massificação: "Eu tava à toa na vida / o meu amor me chamou / Pra ver a banda passar / cantando coisas de amor / ... / A minha gente sofrida / despediu-se da dor / Pra ver a banda passar / cantando coisas de amor" (A banda). Ao desencanto do mundo (de que fala Max Weber), o Poeta contrapõe a força da lembrança pessoal. E essa poesia pode resistir na saudade de um mundo de afetos preservados, em que se resgata por exemplo o tempo da infância, tempo de comunhão e magia: "Agora eu era o herói / E o meu cavalo só falava inglês / A noiva do caubói / Era você, além das outras três" (João e Maria).

A essa linhagem se somará o riquíssimo filão da lirica amorosa de Chico Buarque, puro lirismo dos afetos em tenso diapasão: "Pelo amor de Deus / Não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quobem / Não vê que Deus a onde jorra o leite e o me! / E esses vales são de Deus" (Sobre todas as coisas). Trata-se de uma fremente súplica passional, em que se questiona até o Criador.

Mas há também o amor cantado em tom camerístico: Cecília é a amada cujo nome é murmurado, suspirado, ciciado, induzindo a um gesto corporal: "Pode ser que, entreabertos / Meus lábios de leve / Tremessem por ti" (Cecília). Dizer o amor, dizer as relações de afeto, nessa nossa realidade alheja e hostil em que até as emoções são terceirizadas, é resistir. E não podemos nos esquecer em que medida Chico Buarque é o poeta do amor e o cantor do feminino, como se verá mais adiante.

A segunda modalidade de resistência é a variante utópica: a proposta de um tempo-espaco outro. em que não se daria mais o reino da exploração e do simulação. São canções que cantam o "dia que virá", ou propõem o "carnaval", o "samba", a "canção", ou um futuro em que se dará a reconciliação do homem consigo próprio e com o mundo. E delas, a canção paradigmática é O que será, visionária e épica, um canto libertário, erótico e político: mas há também Linha de montagem. Primeiro de maio. Sonho de um carnaval, Rosa-dosventos. Vai passar e, em clave mais discreta. Assentamento.

No entanto, difícil utopia essa dos anos que atravessamos, contra o pano de fundo do capitalismo multinacional e da pasteurização dos projetos revolucionários. Que "princípio esperança" resta para ser afirmade num mundo que verga ao "firm da História", e em que o novo perdeu sua forca mobilizadora? Há uma canção do último CD (1998), Sonhos sonhos são, antes um pesadelo, que se inicia por "negras nuvens". no qual a amada despe a luva para que o eu lírico lhe leia a mão e... "E não tem linhas tua palma". Nem a linha do destino: não há futuro? Estranho e inquietante pesadelo, em que as cidades que aparecem são todas do terceiro mundo: Cairo, Lima, Calcutá; Macau, Maputo, Meca, Bogotá; e a única européia é Lisboa; e em que "pálidos economistas pedem calma" e uma "legião de famintos se engalfinha"; e em que o Poeta diz, depois de ter conduzido a "lisa mão" da amada por uma escada em espiral: "E no alto da torre exibo-te o varal / Onde balanca ao léu minh'alma". Mas nesse sonho pesadelo angustiante ainda subsiste uma força geradora de energia, radicada no mundo dos afetos: "Sei que é sonho / Incomodado estou, num corpo estranho / Com governantes da América Latina / Notando meu olhar ardente / Em longíngua direção / Julgam todos que avisto alguma salvação / Mas não, é a ti que vejo na colina". Mais uma vez, aqui, a confusão entre o pessoal e o social, entre o erótico e o político. Mas o doloroso é que, nessa canção, essa possibilidade afetiva não é "real", é sonho ("Sei que é sonho / ... / ... na verdade não me queres mais / Aliás, nunca na vida foste minha").

Mas se é verdade que o sopro épico de O que será não tem mais condições históricas para brotar, Chico Buarque canta, sim, o "tempo da delicadeza", de Todo o sentimento, em que o homem e a mulher podem de novo se encontrar e seguir, "como encantados" ao lado um do outro.

E se é verdade também que nas canções mais recentes, dos anos 90, Chico Buarque não canta mais o "dia que virá", e. como pós todos, se ressente duramente da crise das utopias e da atmosfera de desalento e de falência dos projetos de transformação da ordem social vigente, que é o pão quotidiano da pós-modernidade, no entanto ele canta, sim, a "amplidão, nação, sertão sem fim": ele canta a possibilidade da "Cana, caqui / Inhame, abóbora / onde só vento se semeava outrora" (Assentamento). Talvez o Brasil seia, do mundo, uma das poucas regiões em que há o que se fazer, ainda, de radical e fundamental: devemos ainda à História a Reforma Agrária.

Finalmente, a terceira modalidade de poesia resistência, a vertente crítica: ataca-se a realidade, ferindo-a diretamente pela crítica social, direta ou através das ricas modulações de que se reveste a ironia. É o caso de Pedro pedreiro, Construção, Bye bye, Brasil, Mulheres de Atenas, Uma menina, O meu guri, Vence na vida auem diz sim etc.

À guisa de exemplo, duas producões polares da obra de Chico Buarque, uma de 1967, A televisão, e outra de 1997. Levantados do chão. Na primeira delas, é impressionante a antecipação dessa questão candente da pós-modernidade. relativa à "cultura do espetáculo" e à perda da autonomia afetiva acarretada pela "civilização da imagem": "Os namorados já dispensam o seu namoro / Quem quer riso, quem quer choro / Não faz mais esforco não / E a própria vida / Ainda vai sentar sentida / Vendo a vida mais vivida / Oue vem lá da televisão". Aqui se aponta não apenas a desumanização da cultura de massas da atualidade, em que se terceirizam as vivências da emocões, mas também o reino do simulacro, no qual só a imagem é real, "Eu vi um Brasil na tevê", dirá o Poeta na mesma linha, uma década mais tarde, em Bve bve. Brasil: o mundo como imagem: o que não se torna imagem não existe - eis um dos sintomas mais agudos da pós-modernidade, presente na canção de 1967.

E agora tomemos uma canção de trinta anos depois, Levantados do chão (letra de Chico, música de Milton Nascimento), canção que num CD encartado acompanhou o livro de fotos de Sebastião Salgado, Terra e que foi composta para o MST. Através de interrogações reiteradas e cumulativas, o Poeta faz passar toda uma perplexidade pola situação da falta de terra para quem dela viveria; de sua carência, do oco e do desarrazoado que isso representa:

Como então? Desgarrados da terra? Como assim? Levantados do chão? Como embaixo dos pés uma terra Como água escorrendo da mão

Habitar uma lama sem fundo Como em cama de pó se deitar Num balanço de rede sem rede Ver o mundo de pernas pro ar.

Da mesma maneira que os sem-terra são seres humanos definidos pela negativa, nomeados por aquilo de que carecem fundamentalmente, nessa canção a terra ou o châo, quando comparecem, estão sempre acoplados a algo que os nega: desgarrados da terra, levantados do chão, oco da terra, lama sem fundo. O termo, presente nominalmente, é negado, desvirtuado: o que sobressai é sua falta, a privação. E a terra, um dos quatro elementos fundamentais do universo, e o único sólido, vai cedendo lugar aos demais, ao ar e à água. à lama (mistura de terra + água) e ao pó (terra + ar). E tudo será condensado na metáfora suprema de falta de fundamento sólido: "Num balanco de rede sem rede / Ver o mundo de pernas pro ar". Não se trata apenas de falta de apoio e solidez: alude-se à falta de fundamento ético para a situação, configurando um mundo "de pernas pro ar". mundo dolorosamente anômalo, aético, injusto. E ao fim da canção se desatará a ironia que orquestrará todas as imagens. No avesso da duplicação das ideologias dominantes, a ironia é arma de combate: Oue esquisita lavoura! Mas como? Um arado no espaço? Será? Choverá que laranja? Que pomo?

Choverá que laranja? Que pomo Gomo? Sumo? Granizo? Maná?

Com maná, alusão ao alimento "caído dos céus", e não fruto da terra e do trabalho humano, o absurdo da situação atinge seu clímax. Ironia: linguagem da denúncia e da não-adesão.

Realmente, o que teríamos a avaliar mais neste Autor, o "enorme talento" ou a "grande consciência"?

Um tópico à parte na produção de Chico Buarque, no entanto, deverá ser, necessariamente, sua abordagem do feminino. Suas canções não apenas tematizam a mulher, mas. inúmeras vezes, apresentam um eu lírico feminino (a anima do Autor que aflora, diriam os junguianos). Com efeito, o poeta é aquele ser a quem é dado, mais do que aos outros, o poder de manifestar a vida dos afetos; é como se ele tivesse uma major possibilidade de contato com o próprio inconsciente (pessoal e filogenético...) e a poesia é um espaço em que se permite ao inconsciente aflorar. Diz Baudelaire que o Poeta dispõe do privilégio de ser ao mesmo tempo ele próprio e o outro. E eu especificaria: ou outra. É assim que nas canções de Chico emerge a fala da mulher, de uma perspectiva, às vezes, espantosamente feminina. Penso, por exemplo, numa canção como Pedaço de mim, em que surge, com grande força, o sentimento feminino de perda, de privação, da falta: "Oh pedaço de mim / oh metade arrancada de mim / Leva o vulto teu / Que a saudade é o revés de um parto". Evidentemente, há aqui convergência de elementos: de uma perspectiva psicanalítica, o complexo de castração; no nível do mito, alusão à criação do ser humano por Javé enquanto macho e fêmea, sendo Eva destacada da costela de Adão: ou, numa outra vertente cultural, referência ao mito do Andrógino, tal como é narrado no Banquete, de Platão: o ser composto, dividido por Zeus em duas metades, que hão de procurarse, inapelavelmente.

Aliás, esse esugma de uma umdade primordial a ser recuperada, atualizada apenas ilusoriamente a cada encontro amoroso ("para sempre é sempre por um triz"), marca significativamente não apenas a MPB, mas a poesía em geral: histórias de amor e desamor, sempre.

Um exemplo é o fundo lirismo de Todo o sentimento, uma belíssima canção de amor maduro, que se despoia das ilusões do "para todo o sempre" e reconhece que pode cair "doente, doente": "Prefiro então partir / A tempo de poder / A gente se desvencilhar da gente / Depois de te perder / Te encontro com certeza / Talvez num tempo da delicadeza / - em que os advérbios "com certeza" e "talvez" convivem dialeticamente. Trata-se de um amor que, como não poderia deixar de ser, ao fim da curva dos quarenta, incorpora o tempo e o redimensiona: "Pretendo descobrir / No último momento / Um tempo que refaz o que desfez / Oue recolhe todo o sentimento / E bota no corpo uma outra vez". Não é o mesmo lirismo amoroso dos 20 anos de idade: só a maturidade poderia trazer essa dimensão, a da reparação.

Como se vê, não dá para falar da mulher sem falar do homem, e vice-versa. Nesse contexto, a temática feminina representaria apenas um dos pólos, contracenando com o masculino.

No entanto, é inegável que se privilega a fala da mulher, como, na galeria das personagens de Chico, sobressai o marginal como protagonista: malandros, sambistas, pivetes, mulheres. O seu discurso dá voz àqueles que em geral não têm voz. Dessa maneira, vincula-se o tema das mulheres ao da marginali-

il

dade social, assim como no dionisismo grego, em que mulheres e escravos estavam excluídos do culto cívico que era a religião da pólis. E por aí se esclarece por que, na produção de Chico, desde a Madalena foi pro mar (que vai pro mar e deixa seu homem a ver navios), até a protagonista de Ela desatinou (essa mulher que desafía o princípio de realidade e continua sambando. após a quarta-feira de cinzas, num carnaval continuado), é a mulher que encama, na maiorra das vezes, o elemento dionisíaco. Mas também sua poesia contemplará a mulher prometéica, do mundo do trabalho, representando a faceta ordeira, alinhada à produção: assim, a personagem de Logo eu?, que põe termo à boemia, empurrando seu homem para o trabalho; ou a de Cotidiano, que todo dia faz tudo sempre igual, encerrando o companheiro no abraco de ferro de um cotidianismo estreito e estrito, na pontualidade de gestos absolutamente previsíveis; ou as mulheres de Atenas, que não têm gosto nem vontade (e em que se lida, pela negativa, com uma questão do desejo feminino).

Contudo, embora a poesia de Chico contemple a mulher prometéica, sobressai a mulher dionisíaca, que se opõe àquilo que Marcuse chamou de "princípio de desempenho", introduzindo uma dissonância no mundo da exploração programada, Culturalmente, a própria situação de marginalidade com respeito ao mundo da producão, e sua não-pertinência às esferas do poder, defendeu historicamente a mulher da obsessão do desempenho, e possibilitou-lhe a preservação de outras dimensões essenciais para a vida humana, sobretudo as da ordem da gratuidade em oposição às da ordem do rendimen-

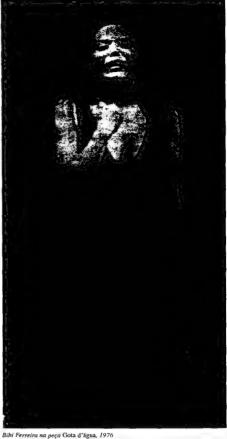

to: "Ah, eu hei de ser / Terei de ser / Serei feltz, feltz / Façam mutas manhãs / Que se o mundo acabar / Eu ainda não fui feliz", diz a protagonista de Sentimental, reivindicando com urgência a "promessa de felicidade", que é o quinhão da juventude. Sentimentalmental propunda o com urgência a "promessa de felicidade", que é o quinhão da juventude. Sentimentalmental propunda pro

Não é, no entanto, só na ordem da festa que sobressai a ação da mulher defendendo a vida (em sua dimensão de fantasia, sensualidade, gratuidade, prazer); há a defesa da vida na ordem do trágico: "Ouem é essa mulher / Que canta sempre esse lamento? / Só queria lembrar o tormento / Que fez meu filho suspirar / ... / Ouem é essa mulher / Que canta como dobra um sino? / Queria cantar por meu menino / Que ele já não pode mais cantar". Essa mulher é Aneélica: um papel-limite do feminino. Essa mãe é Zuzu Angel, que lutou desesperadamente - até morrer, ela também, num acidente criminoso - para deslindar o caso do desaparecimento e morte de seu filho, Stuart Angel Jones, preso político em 1971. Trata-se aqui de defender a vida lá onde ela foi ferida e aniquilada; e trata-se de denunciar a injustica e de - funcão feminina - preservar a memória, quando a vida (é vida que ela -própria gerara) já foi exterminada. E por falar em extermínio, pode-se dizer que a mãe de O meu guri ("Olha aí, é o meu guri / E ele chega / Chega estampado, manchete, retrato / Com venda nos olhos, legenda e as iniciais / Eu não entendo essa gente, seu moco / Fazendo alvoroco demais") representa, pateticamente, o outro lado da mesma moeda, de que Angélica é a outra cara; mas, o que a torna mais pungente: sem consciência do que realmente acontecera ao filho.

Finalmente um último tópico nessa figuração do feminino: a passagem do Eros politizado à pólis erotizada. Com efeito, há canções em que se aponta uma confluência do político com o erótico, como a esplêndida O que será - a grande canção visionária e utópica, em que surge, com força e intensidade, o Eros do povo: ou como Calabar, que trata da mulher guerrilheira, Bárbara, identificada à terra pela qual se luta, e cujas metáforas podem ser lidas num triplo registro: telúricoerótico-político ("Ele sabe dos caminhos / Dessa minha terra / No meu corpo se escondeu / Minhas matas percorreu / Os meus rios / os meus bracos / ... / Nas trincheiras, quantos ais. Ai"). E chega-se a canções como As vitrines. Pelas tabelas e Sonhos sonhos são, em que se verifica uma superposição das imagens da mulher e da cidade, da mulher e da "política": mais uma das faces de que se revestirá o "eterno feminino"? Na primeira dessas cancões, As vitrines, baudelairianamente - e benjaminjanamente -, estabelece-se entre mulher e cidade uma relação de reciprocidade febril. É através da mulher que o poeta vé a cidade que a vê: "Nos teus olhos também posso ver / As vitrines te vendo passar". Em Pelas tabelas sobrepor-se-ão a amada e a massa erotizada da poderosa mobilização popular que constituiu o movimento das Diretas Já: "Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela / Eu achei que era ela puxando cordão /... / Quando ouvi a cidade de noite batendo panela / Eu pensei que era ela voltando pra mim". Mulher e cidade se sobrepõem, o pathos político se confunde com o amoroso. Como em Sonhos sonhos são (1998), em que o pessonl e afetivo se sobre porá ao coletivo e político. Pois, após a referência a governantes da América Latina, dizem os versos: "Notando meu olhar ardente / Em longínqua direção / Julgam todos que avisto alguma salvação / Mas não, é a ti que vejo na colina". O lirico se sobrepõe ao épico. O discurso da arte não é o discurso da Economia ou da Política, mas o discurso do Deseio.

- 1 Cf. Homepage de Chico Buarque, editada por Wagner Homem: www.chicobuarque.com.br
- 2 Cf. Alfredo Bosi: O ser e o tempo da poesta. São Paulo, Cultrix, 1977. 3 Cf. Ferreira Gullar: "Uma parte de mim é só vertigem / Outra parte, linguagem". (Poema "Traduzir-se", de Na vertigem do dia.)
- 4 Estávamos no mesmo ano de Cálice/Cale-se: 1973.
- 5 Falo especificamente da produção de poeta compositor da MPB, que é o que está evidentemente em questão num Songbook, deixando para outro espaço comentários à obra de ficcionista, que Chico Buarque vem paralelamente desenvolvendo.
- 6 Cf., para essas categorias, bem como para a própria expressão poesia resistência, Alfredo Bosi: op. cit., p. 145.

### Adélia Bazerra de Meneses

DADOS BIOBIBLIOGRÁFICOS: Adélia Bezerra de Menezes é professora de Teoria Literária da USP e da Unicamp, Escreveu Desenho mágico.

sora de Teoria Literária da USP e da Unicamp. Escreveu Desenho mágico. Poesia e política em Chico Buarque (São Paulo, Hucitec, 1982), Do poder da palavra. Ensaios de literatura e psicandiise (São Paulo, Duac Cidades, 1995) e Figuras do feminino (São Paulo, Editora Atelier -Boitempo, 1999), entre outros livros

Maria Maria

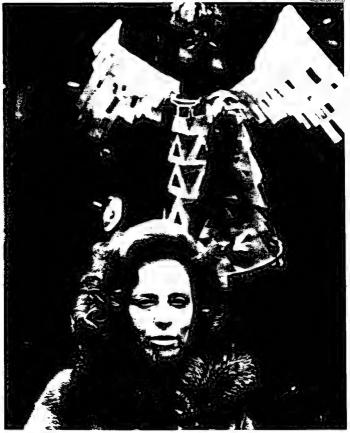

A figurinista Zuzu Angel morta num 'acidente' na década de 70



Chico with Ruy Guerra and Dori Caymmi rehearsing the play Calabar, forbidden by censorship, 1973

# CHICO BUARQUE: creator and revelator of meanings

hen requested to condense "in one sentenee" the characterization of Chico Buarque, Antonio Candido, our greatest literary critic, expressed the following thought: "A great conscience inserted in an enormous talent." Great conscience/enormous talent this already points to the double dimension of Chico Buarque's presence in Brazilian cultural life. The "conscience" of the organic intellectual, clearheaded and radically committed to Brazil's (and to the world's) social and political issues,

however, does not turn him into a pamphleteer; from the same lineage of the "social poets" (Brecht, Mayakovsky, Isaiah, Neruda, Drummond), he is, first of all, an artist of the word. And of music. In fact, in Greek, aedo means both poet and singer, indissociably linked. Thus, if it is true that access to poetry, particularly by the younger generations, is gained through popular song, it is also true that this is a recovery of an ancient tradition: a lyric is sung poetry accompanied by the lyre.

We know that poetry - this lo-

cus of radical exercise of the word - is a type of extension of the naming power, the basis of language.2 The poet does not limit himself to naming beings - like Adam. the first man, named plants, trees and animals in the mythical narrative of the Genesis - he also names emotions, existential situations and fundamental human life experiences that would otherwise remain forever unuttered: "para sempre é sempre por um triz" [forever is always by the skin of our teeth]. says Chico Buarque in Beatriz, in an acute expression of the precarousness of human condition. There are extremely subtle and contradictory feelings that can only find shelter in poetry: "Te perdôo / Por contares minhas horas / Nas minhas demoras por aí / Te perdôn / Te perdôn porque choras / quando eu choro de rir / Te perdoo / Por te tratr" (Mil perdoes) [I forgive you / For counting the hours / While I'm out and about / I forgive you / I forgive you because you cry / when I laugh 'til I cry / I forgive you / For being untaithful to youl. Or the mother's speech in O meu guri: "Eu consolo ele, ele me consola / Boto ele no colo pra ele me ninar" II comfort him, he comforts me / I put him on my lap so he can lull me to sleep), in which the implacable feminine helplessness is revealed. seeking a protection that motherhood sometimes masks.

And what to say of Pedaco de mim, that captures the moment of parting ("Oh pedaco de mim / Oh metade amputada de mim / Leva o que há de ti / Que a saudade dói latejada / é assim como uma fisgada / no membro que já perdi") [O piece of me / O amputated half of me / Take what's yours / Because longing throbs painfully / It's like getting stabbed / In a limb I've already lost], updating the state of incompleteness and absence, and the consequent feeling of mutilation impelled by separation?

And that is how the Poet supless the possibility of symbolic expression to perceptions, affections and non-formulated feelings lived in a confounded way; granting a translation of this unuttered world into word, giving us access to the world of the symbolic, And helping turn this interior



Lapa, Rio de Janeiro, 1966

vortex that is each one of us into organized form: in the process of translating ourselves, we owe a lot to Chico Buarque.

Endowed with an uncommon sense of analogy and of correspondence (the basis of poetic language), that derives from an intense perception of things, he is a master in the construction of unexpected and surprising images, such as the shell that "guarda o mar no seu estojo" [keeps the sea in her pencil box! (A ostra e o vento), or the setting sun that "na espinha/ Das (tuas) montanhas / Quase arromba a retina" [In the spine / of (vour) mountains / almost cracks the retina open] (Carioca). It's the invention of a new and vigorous way of translating the world, be it physical or made up of abstract realities: "Luz, quero luz / sei que além das cortinas / são palcos azuis / E infinitas cortinas / com palcos atrás / Arranca, vida / Estufa, vela / E pulsa, pulsa / pulsa, pulsa mais / Mais, quero mais" [Light, I want light / I know that beyond these curtains / lie blue stages / and infinite curtains / with stages behind them / Tear away, life / Puff up, sails / And pulse and pulse / pulse and pulse some more / More, I want more I, says the poetic subject in Vida, expressing human Desire and our lust for infiniteness, renewing the metaphor of doors that open into other doors in the scenic image of stages and curtains that open into other stages. "More, I want more" singularizes man and his hunger, a-Faustian élan of eternal and restless outdoing, a movement that constitutes the human condition: to outdo oneself.

Let us see what the emotional death of the character in Cara a cara - victim of the "performance principle" discussed by Marcuse - symbolizes: "Tenho um peito de lata / E um nó de gravata / no co-ração" [I have tin-plated chest / and a necktie knot / in my heart]. The necktie knot: one could hardly imagine a more pertinent "executive metaphor" for the heart. Along with "tin-plated chest". it indicates the individual's desensitization, the body's desexualization, its robotication.

In Eu te amo, in representing the emotions that surface when man and woman part company, a moment captured right when the relationship goes off course, in its moment of vertigo, the verses state: "Meronta agora como hei de partir / - / Como, se na desordem do

armário embutido / Meu paletó enluca teu vestido / E o meu supato inda pisa no teu" [So tell me, how do you expect me to leave / - / If in the disarray of the closet / My sun embraces your dress / And your shoe still steps on mine | - transforming the polar feelings of a couple's relationship, attraction and hostility, into an icon (embrace/sten) through the metonymic suit. dress and shoe. They are all examples of a talent to concretize emotions, symbolize feelings, supply a plastic, visual and sensitive image of reality.

### 10.0

Having this disturbing power with words at his disposal. Chico uses them as his matter, not only exiscerating the music they contain (or, inversely, deflagrating the music that generated them, but extracting the greatest number of possibilities in a reciprocal play with other words. The word, in his own words his creature, something that lives "deeply, in the heart of thought," is treated by him sensorially: "Palayra viva / Palayra com temperatura / palavra / Que se produ-/Muda/Feita de luc mais que de vento, palayra" [Living word / Word with temperature / Word that produces itself / Changes / Made of light more that wind, word] (Uma palayra)

Thus he forges his puns: he plays with words (he actually plays with meaning, seeming to play with signifiers). It's a verbal play, in which the term is toyed with not as a bearer of meaning, but as sound. The pun, however, only gains meaning when it "reveals the profile of meanings" (Husserl), when we are led to feel the wealth of meanings: "Ermons not's estreitos nos' enquanto tué'es laço frou-

xo," [We were / tight knots, we were / while you / are the loose bond !. says the beautiful Tira as mãos de mim. from the play Calabar. It's a line spoken by Calabar's widow. addressing another man, referring to her passionate bond with the hero. It is an expressive pun, created through paronomasia. Here in Portuguese - the first "nós" is a pronoun (we) while the second one is a noun (knots). This meaning of "tight knots", translated by the second "nos" contaminates in a certain sense, the first one. um eiling another dimension: he + I in an intense bond; we ("nós"). The two similar post or rather, identical in sound, interact at a level of significance and leave this inseraction modified, enriched and interpenetrated.

This same play Calabar, that tells the story of a hero stigmatied as traitor, contains the sons Cala a boca. Bárbara. in which we find another extraordinary word play. At some point, Calabar has already been killed and cut to pieces by the Portuguese who forbid that his name be uttered (this was the Damnatio memoriae decree. the condemnation of memory imposed upon certain of the condemned with the objective of killing them beyond death: of killing their memory). His wife survives, however, and he is still intensely present within her; it is she who sings this sone. She never refers to him by name: Calabar is the ele (he) she refers to. We construct his name, nonetheless, with surprising clarity, with the chorus' almost obsessive repetitions:

"CALA a boca, BARbara" [Shut up, Barbara].

Calabar: that which Bárbara silences, is what comes up with might and reality We find the said in the unsaid. We find the stated in the interdicted. Interdicted because censors banned it with injunctions and interdicted I from the Latin interdicere: inter (between) + dicere (10) say)] because it is said between the syllables of the words that make up the chorus. The banned name continues to sound in the fabric of language. That which is essential is apparently omitted, but it is there, pulsating (latently) in the heart of discourse. From then on, reinvented the word condenses in itself - the "Cala a boca" Ishut upl that stigmatizes the play - and the time period that engendered it. Thenceforth, those who read/listen to the song, incorporate the "Cala a poca" to the name Calabar, Calabar is Cobra de vidro (Glass serpent); once it breaks its slivers recompose it through the power of poetry. This dismantled body, whose dismemberment is mimicked by the syllabic fragmentation undergone by the hero's name (through the same annihilating power that silenced it), restores its full unity through poetic speech, under the influence of Dionysus (a god dismembered and resurved in all his plenitude through the strength of poetry).

The "talent" possessed by Chico Buarque and referred to by Antonio Candida is not only about verbal and musical alchemy or an acute ability to name highly dense existential situations, providing a "reading of the human," a "translation" of each one of us. No one can capture the great movements undergone by the social and political bodies quite like him even when these movements are incipient — and can fo-

...



resee them, expressing them in ways both synthetic and corrosive: "Aquela Aquarela mudou" [That watercolor has changed]. he says in Bye bye, Brasil, This does not occur solely in the "pictoric" and, therefore, geographic sense of a landscape assaulted and raped by predatory and anti-environmental capitalism ("Puseram uma usina no mar / Talvez fique ruim pra pescar") [They placed a power plant in the ocean / maybe it'll be bad for fishing], and by "modernization" (of which telephony is one of the most flashy indications), but in the sense that a lot of time has gone by since Ary Barroso's Aquarela do Brasil, in which "Meu Brasil brasileiro" [My Brazilian Brazil] was

d

celebrated. It is remarkable, since the song written by Chico - as well as the film by the same title - are from 1979, and now, twentv years later, we watch, astonished, the unfoldings of that which he was pointing to. In fact, from Bye bye, Brasil (in which a "modern" Brazil was being engendered - and lost: Bye-bye!), passing through Bancarrota blues [Bankrupter blues! (1985), a vision of a glorified "tropical Eden" which is, nevertheless, put on sale ("Eu posso vender / Quanto você dá?" [I can sell it / how much will you give me?]), which acquires a bitter and painfully current taste if we consider the recent privatizations of the 90s (Vale do Rio Doce. Telefonica etc. etc.), until Iracema voou (1998), we conceive a continuous movement of loss, of deflation. In fact, in this last song, Iracema (anagram for America) - who is born in Ceará by no accident, and is an unmistakable reference to the Indian of José de Alencar's novel, who stands for all Brazilian women - is a northeasterner who "migrates". Pressured by the lack of perspective, she seeks a better life in the US, from where she calls collect: "É Iracema da América" [This is Iracema, from America]. In Iracema's flight, we hear the echoes of the song Sabiá (1968), which, recapturing the topos of "Cancão do exílio" [Song of exile], by poet Gonçalves Dias, alludes to "palmeira que já não há" [palmtree that no longer is], to a "flor que ja não dá" [flower that no longer blooms]. Ideologically motivated political exile has been substituted by a struction of economic and social oppression and a next (and despondent) need for exile.

Here we arrive, mevitably, at the topos of the social poet that has always signatized Chico Buarque: poetry of the resistance. And here, certain observations will impose themselves.

....

In fact, one of the ways of approaching his work5 as a whole. is capturing its general movement (dynamically, for it still blooms!), bundling it as resistance poetry. This does not implicate, in any way, in reducing it to songs of protest (something that had its historical condition of emergence in the period of Apesar de você, Cálice. Quando o carnaval chegar). nor into songs of unequivocal social themes (such as Construção, O meu guri, Mulheres de Atenas, Brejo da Cruz, Levantados do chão etc. etc.)

All literature, all poetry is, whether or not we want it to be, engendered in cultural soil: historical, social and political. However, in times as adverse as ours, great poetry never duplicates dominant values and ideologies; it necessarily breaks with them. In a massified, homogenized world of generalized exploitation, with a widespread concentrationist globalization; of programmed consumption and obsolescence: a media-based society, of cultural showmanship, how could great poetry be one of adhesion? What path remains but that of resistance? The poet will always be, as Castro Alves has already written. "the vagrant / who longs for a better country of yore".

This is how the totality of Chico Rugraue's work can be centered on the three great lines of resistance poetry; amorous or nostalgic lyricism; a utopic variant; a critical vein.º Not with separate, impervious phases, but with modalities that overlay one another and that often permeate one another, designing a spiral trajectory. His poetry, whatever its "theme". breaks with the reality of the mercantilism of relationships, of deaf exploitation; his relationship with the social dwells in this rupture. It points to a reality besides the one we are skating on: it refuses, it does not duplicate.

Nostalgic lyricism: the onpressing present is refused through a return to the past, be it each one's individual past - meaning childhood - or the collective past - of pre-industrial society, in which human relations were not degraded by standardication and massification: "Eu tava à toa na vida / o meu amor me chamou / Pra ver a banda passar / cantando coisas de amor / ... / A minha gente sofrida / despediu-se da dor / Pra ver a banda passar / cantando coisas de amor" II was just hanging out / so my love called me over / to watch the band parade / singing songs of love / ... / My suffered people / bade farewell to sorrow / to watch the band parade / singing songs of love I (A banda). The Poet counterposes disenchantment with the world (of which Max Weber speaks) with the power of personal remembrance. This poetry can live on in the longing for a world of preserved affections, in which childhood, for instance, a time of communion and magic, is redeemed: "Agora eu era o heroi /E o meu cavalo só falava ingles /A noiva do caubói / Era você, além das outras três" [Now I was the hero / And all my horse spoke was English / The cowboy's fiancée / Was you, besides the other three] (João e Maria).

To this lineage, we can add Chico Buarque's opulent vein of love lyric, the purest lyricism of affections in tense diapason: "Pelo amor de Deus / Não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem / Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém / Abandonado pelo amor de Deus / ... / Ou será que o Deus / que criou nosso desejo é tão cruel / Mostra os vales onde jorra o leite e o mel / E esses vales são de Deus" [For God's sake / Can't vou see this is a sin, to slight one who cares so much / Can't you see God gets angry seeing someone / Abandoned by the love of God / ... / Or could it be that the God / who created our desire is so cruel / Showing valleys where milk and honey flow / And these vallevs belong to God! (Sobre todas as coisas). It is a auivering passionate supplication in which even the Creator is auestioned.

But there is also love sung in the tones of chamber music: Ceclia is the beloved whose name is murmured, sighed, whispered, distinguage a corporal gesture: "Pode ser que, entreabertos / Meus lábios de leve / Tremessem por ti" (Perhaps my half-opened lips / Would tremble slightly for you] (Ceclia). To speak of love, of close relationships in this alien and hostile reality of ours, in which even emotions are outsourced, ts to resist. And we must not forget the extent to which Chico Buar-



Candelária, RJ - Political rally "Diretas Já". Fagner, Chico and Taiguara. April, 1984

que is the poet of love and the singer of the feminine, as we will see further ahead.

The second modality of resistance is the utopian variant; the proposal of another time-space in which exploitation and pretense no longer reign. They are songs that sing of the "day that will come", or that propose "carnival", "samba", "song", or a future in which reconciliation of man with himself or with the world will occur. Among them, O que será is the paradigm, visionary and epic, a song of freedom, both erotic and political; but we also have Linha de montagem, Primeiro de maio. Sonho de um carnaval, Rosa-dosventos, Vai passat and, in a more discrete key. Assentamento.

Our era is a difficult utopia: with a backdrop of multinational capitalism and the pasteurization of revolutionary processes. What "hope principle" is left to be affirmed in a world that bows to "the end of History" and in which the new has lost its mobilizing force? There is a song in his latest CD (1998), Sonhos sonhos são [Dreams are dreams], which is in fact a nightmare that begins with "black clouds", in which the loved woman takes off her glove so that the poetic subject can read her palm to find that: "There are no lines on your palm". Not even

the line of fate: is there no future? A bizarre and disturbing nightmare, in which the cities that appear are all located in the Third World: Cairo, Lima, Calcutta; Mação, Maputo, Mecca, Bogota; and the only European one is Lisbon; and where "pale economists demand serenity" and "a legion of starvelings grapple with one another": and in which the Poet, after leading his beloved's "smooth palm" through a spiral staircase, savs; "E no alto da torre exibo-te o varal / Onde balanca ao léu minh'alma" [And atop the tower I display the clothesline / Where my soul waves aimlesslyl. But in this anguishing dream

nightmare, an energy-generating force still lives, moted in the world of affections: "Sei que é sonho / Incomodado estou, num corpo estranho / Com governantes da América Latina / Notando meu olhar ardente / Em longínaua direção / Julgam todos que avisto alguma sulvação / Mas não, é a ti que vejo na colina" [I know it is a dream / Disturbed as I am, in a strange body / With Latin American leaders / Watching my burning eves / Staring at some remote point /They all believe I sight salvation / But no, it is you I see upon the hilll. One more time, the confusion between the personal and the social, between the erotic and the political. But the painful point is that, in this song, the possibility of leve is not "real", it is a dream ("Sei que é sonho / ... / ... na verdade não me queres mais / Aliás. nunca na vida foste minha" [1 know it's a dream / ... / ... actually, you no longer want me / As a matter of fact, you never did]).

But if it is true that the epic breath of O que setà no longer has the historical soil to sprout, Chico Buarque does sing of the "times of courtesy" in Todo o sentimento, in which man and woman can once again meet and walk on. side by side, "as if hewitched".

And if it is also true that in the more recent songs of the 90's Chico Buarque no longer sings of the "day to come", and, like the rest of us, feels a harsh resentment toward the crisis of utopias, toward the atmosphere of despondency and failure of the transformation projects authored by the social orders in power, which is the everyday bread and butter of post-modernity, he nonetheless sings the "ampildao, nagão, serão sem fim" [am-

plitude, nation and endless backwoods], he sings the possibility of "Cana, caqui / Inhame, abóbora / onde só vento se semeava outrora" [Sugar cane, persimmon / yam, squash / where formerly only the wind was sowed] (Assentamento). Brazii may be one of the few regions in the world in which a lot of radical and basic things still need to be done; we still owe the agrarian reform to History.

Finally, the third modality of resistance poetry, the crutical vent; here reality is anacked, it is wounded by social criticism, directly or with the rich modulations with which from y dresses itself. It is the case of Pedro pedreiro, Construção, Bye bye, Brasil, Mulheres de Atenas, Uma menina, O meu guri, Vence na vida quem diz, sim erc.

Under the guise of examples. we have two polar productions of Chico Buarque's work: one from 1967. A televisão, and the other one from 1997. Levantados do chão. In the former, the anticipation of the red-hot issue of postmodernity is uncanny - in discussing the "culture of showmanship" and the loss of affective autonomy brought on by "the civilization of image": "Os namorados já dispensam o seu namoro / Ouem quer riso, quem quer choro / Não faz mais esforco não / E a própria vida / Ainda vai sensar sentida / Vendo a vida mais vivida / Oue vem lá da televisão" [Sweethearts dismiss their courting / Those who want laughter. those who want tears / No longer make an effort, no they don't / And life itself / Will one day sit, hurt /Watching a life more lived / On TV]. What is pointed here is not only the dehumanization of current mass culture, in which emo tonal experiences are outsourced, but also to the realm of pretense in which only image is real. "Eu vi um Brasil na tevê" [I saw a Brazil on TV], the Poet will state, along the same lines one decade later in Bye bye, Brasil: the world as an image; that which does not become an image does not exist—one of the most ocur esymptoms of post-modernity, present in the 1967 song.

And now, let's take a song written thirty years later, Levantados do chão (Ivries by Chico, music by Milton Nascimento). This song was included in a CD that accompanied a book of photos by Sebastião Salgado. Terra, composed for the MST [the "landless" movement. which fights for agrarian reform]. Through reiterated and cumulative questions, the Poet transmits his complete perplexity toward the lack of land for those who should be living off it: of the want, of the hollowness and of the unfairness this represents:

Como então? Desgarrados da terra?

Como assim? Levantados do chão? Como embaixo dos pés uma terra Como água escorrendo da mão (...)

Habitar uma lama sem fundo Como em cama de pó se deitar Num balanço de rede sem rede Ver o mundo de pernas pro ar. (...)

[How is it then? Taken off the earth?

What do you mean? Raised off the ground?

Under their feet, earth
Like water flowing between fingers
(...)

Living in bottomless sludge Like lying in a bed of dust

6.



The landless moviment with fight for agrarian reform, 1996

In the swinging of a hammock with no hammock

Watching the world turned upside down.

lund

In the same way that the landless are human beings defined by the negative, named by that which they lack fundamentally, in this song, when earth or ground appear. they are joined by something that negates them; taken off the earth. raised off the ground, hollow of earth, bottomless sludge. The term, present in name, is negated, perverted; what stands out is absence, want. And thus earth, one of the four fundamental elements of the universe, the only solid one, gives way to the other elements, to air and to water, to sludge (a mixture of earth + water) and to dust (earth + air). And everything is condensed in the supreme metaphor for the lack of a solid base: "Num balanço de rede sem rede / Ver o mundo de pernas pro ar" [In the swinging of a hammock with no hammock / Watching the world turned upside down!. It's not only about lack of support and solidity: the reference is to the absence of an ethical base, configuring an "upside-down world", a painfully anomalous world where there are no ethics, which is unjust, In the end of the song, the ironv that orchestrates all of the images is untied. In the reverse of the duplication of dominant ideologies. trony is a weapon:

Que esquisita lavoura! Mas como? Um arado no espaço? Será?

Choverá que laranja? Que pomo?

Gomo? Sumo? Granizo? Maná? [What strange crops! How come? A plow in space? Could it be? What orange will rain? What pome? A segment of a fruit? Juice? Hail? Manna?]

With manna – allusion to food "fallen from the heavens", not a fruit of the earth and of human labor – the absurdity of the situation reaches its climax. Irony: the language of accusation and of nonadhesion.

What can we actually evaluate in this Author: his "great talent" or his "great conscience"?

A separate topic in the production of Chico Buarque is, necessarily, his way of addressing the feminine. His songs do not merely thematize women but often present a feminine poetic subject (the surfacing of the Author's anima, Jungians would say). The poet is bestowed, more than other beings, the power of manifesting a life of emotions: it is as if he had a greater possibility of contact with his own unconscious (both personal and phylogenetic) and poetry was a space of which the unconscious was allowed to blossom. According to Baudelaire, the Poet has the privilege of being himself and the other simultaneously. I would be more specific: the female other. This is how the female vein emerges, from a sometimes extraordinarily feminine perspective. I think of a sone such as Pedaco de mim, for instance, in which the feminine feeling of loss. of privation and of absence comes forth with enormous strength: "Oh pedaco de mim / oh metade arrancada de mim / Leva o vulto teu / Que a saudade é o revés de um parto" 10 piece of me 10 half of me, torn away / Take away your shadow / Because yearning is the reverse of childbirth l. There is an evident convergence of elements here: from a psychoanalytical perspective, the castration complex: at the mythical level, an allusion to creation, by Jaweh, of human kind as male and female, with Eve being detached from Adam's rib: or, if seen from another cultural perspective, a reference to the myth of Androgyne, as narrated in Plato's Banquet: that of the compound being, divided by Zeus in two halves that will seek the other inexorably.

As a matter of fact, the stigma of a primordial one to be restored, updated at each rendezvous ("forever is always by the skin of our teeth"), has not left a significant mark in Brazilian Popular Music only but in poetry in general: stories of love and disdain, always.

An example is the deep lyricism of Todo o sentimento, a beautiful song about mature love, stripped from the illusions of "forever" and which recognizes that it can get "ill. very ill": "Prefiro então partir / A tempo de poder / A gente se desvencilhar da gente / Depois de te perder / Te encontro com certeza / Talvez num tempo da delicadea" [Then, I'd rather leave / In time to allow us / To disentangle from us / After losing you / I will surely find you / Perhaps in a time of delicacyl - in which the adverbs "surely" and "perhaps" coexist dialectically. We are talking about a love that - and it could be no other way - at the end of the forties. incorporates and redimensions time: "Pretendo descobrir / No último momento / Um tempo que refaz o que desfez / Que recolhe todo o sentimento / E bota no corpo uma outra vez" [I intend to find / At the last moment / A time that redoes what it's undone / That collects all the feeling / And puts it back into the bodyl. It is not the same amorous lyricism of the twenties: only maturity can bring this dimension, that of reparation.

As we can see, we cannot talk about women without talking about men, and vice-versa. In this context, the feminine theme would represent only one pole, playing opposite to the masculine.

It is undeniable, however, that the lines spoken by women are favored, in the same manner that the marginal stands out as protagonist in the gallery of Chico's characters: rogues, samba composers, underage thieves, women. His discourse gives a voice to those who normally lack it. In this manner, the the me of women is linked to that of social marginality - as in Dionysus' Greece, where women and slaves were excluded from the civic cults that were the religion of the polis And thus it is explained why, in Chico's production, from Madalena for pro mar twhere Madalena put out to sea and leaves her man staring pointlessly at the horizon) to the protagonist of Ela desatmou (a woman who defies the principles of reality and continues to do the samba after Ash Wednesday, in a continued Carnival), it is the woman who embodies, most often, the Dionysian element. Yet, his poetry also meditates upon the Promethean woman. from the working world, representing an orderly facet aligned with production: thus, the character from Logo eu?, who puts a stop to bohemianism, pushing her man to go to work: or the one from Cotidiano, who does the same exact thing every day, enclosing her partner in the ironclad embrace of a narrow. strict daily routine, in the punctuality of completely predictable gestures; or Athenian women, with no preference or will (and in which, through negation, the question of feminine desire is discussed)

Nevertheless, although Chico's poetry meditates upon the Promehean woman, it is the Dionysian woman who stands out, who opposes herself to that which Marcus called the "principle of performance", introducing dissonance in a world of programmed exploitation. From a cultural standpoint, the situation of marginality in uself, with relation to the world of production and its nonpertunence to the spheres of power, defended the woman, historically, from the obsession with performance and allowed her to

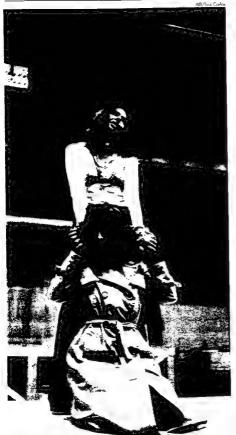

Rehearsal of the play Calabar, forbidden by censorship, 1973

preserve other dimensions essential to human life, in particular gratialty as opposed to profit "Ah, eu hei de ser / Teret de ser / Serei felt. feliz / Façum mutas manhas / Que se o mundo acabar / Eu ainda não fui feliz" [Ah, I'Il be / I'Il have to be / I'Il be happy, happy / May there oe many mornings / For the world ends / I haven 'tyet been happy, says the protagonist of Sentimental in an urgent demand for the "promise of happness", with sia aloned to youth. Sentimentalitis a loned to youth.

It is not only in the order of celebration that the acts of women in defense of life stand out (in their dimension of fantasy, of sensuality, of gratuity and of pleasure); there is also the defense of life in the order of the tragic: "Quem é essa mulher / Que canta sempre esse lamento? / Só queria lembrar o tormento / Que fez meu filho suspirar / ... / Quem é essa mulher / Que canta como dobra um sino? / Queria cantar por meu menino / Que ele já não pode mais cantar" [Who is this woman / Who always sings this lament? / I only want to remember the torment / That made my son sigh / ... / Who is this woman / Who sings like a bell tolls? / I want to sing for my boy / Since he can no longer singl. This woman is Angélica; a limit-role for the feminine. This mother is Zuzu Angel, who fought desperately - until her death, also brought on by a criminal accident - to unravel the case of disappearance and death of her son, Stuart Angel Jones, political prisoner, in 1971. It is a question of defending life where it was wounded and annihilated; it is a question of denouncing injustice and of - this, a feminine function - preserving memory when life (in this case a life given by her) has been exterminated. And spea king of extermination, we could say that the mother in O meu guri ("Olha aí é a meu guri / F. ele chega / Chega estampado, manchete, retrato / Com venda nos olhos, legenda e as iniciais / Eu não entendo essa gente, seu moco / Fazendo alvoroco demais" [Look, it's my kid / And he comes / With his face all over the papers, headline and photo / A blindfold over his eyes, a caption and his initials / I don't get these people, sir / Making such a fuss ly represents, pathetically, the other side of Angélica's coin; but something makes her even more pungent; she has no idea of what really happened to her son.

Finally, one last topic in this representation of the feminine: the passage of the politicized Eros to the eroticized polis. As a matter of fact, there are songs in which the confluence of the political with the erotic emerge, as in the splendid O que será - a great song, visionary and utopian, in which the Eros of the people materializes, with strength and intensity; or as in Calabar, that treats the warring woman, personified by Bárbara, as a representation of the land one is fighting for and whose metaphors can be read with a triple meaning: telluric-erotic-political ("Ele sabe dos caminhos / Dessa minha terra / No meu corpo se escondeu / Minhas matas percorreu / Os meus rios / os meus braços / - / Nas trincheiras, quantos ais. Ai" [He knows the ways / Of this land of mine / In my body he hid / My jungles he crossed / My rivers / My arms / - / In the trenches, so many sighs. Ohl). We then come to songs such as As vitrines, Pelas

tabelas and Sonhos sonhos são. in which we have the superimposed images of woman and city, of woman and "politics": one more face shown by the "eternal feminine"? In the first of these songs. As vitrines, a feverish reciprocity is established between woman and city in a Baudelarian - and Benjaminian - way. It is through the woman that the poet watches the city watch her: "Nos teus olhos também posso ver / As vitrines te vendo passar" [In vour eves I can also see / The store windows watching you pass by l. In Pelas tabelas we have the superimposition of the beloved and the eroticized mass of the powerful popular mobilization in favor of democratic elections in Brazil: "Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela / Eu achei que era ela puxando cordão / - / Ouando ouvi a cidade de noite batendo panela / Eu pensei que era ela voltando pra mim" [When I saw everyone out in the streets wearing a yellow shirt / I thought it was her, leading the crowds / - / When I heard the whole city. at night, banging on pots and pans / I thought it was her, coming back to me l. Woman and city superimpose one another, the political pathos blends with the beloved. The same goes for Sonhos sonhos são (1998), in which the personal and the emotional overlay the collective and the political. After the reference to the Latin American leaders, the verses state: "Notando meu olhar ardente / Em longíngua direção / Julgam todos que avisto alguma salvação / Mas não, é a ti que vejo na colina" [Watching my burning eyes / Staring at some remote point / They all believe I sight salvation / But no, it is you I see upon the hill]. The lyric superimposes the epic. The discourse of art is not the discourse of Economics or Politics; it is the discourse of Desire.

I. Cf. Chico Buarque's homepage, edited by Wagner Homem: www.chicobuarque.com.br

 Cf. Alfredo Bosi: O ser e o tempo da poesía, São Paulo, Cultrix, 1977.

3. Cf. Ferreira Gullar: "Uma parte de mim é só vertigem / Outra parte, linguagem" [A part of me is pure vertigo / The other is language] (Poem "Traduzir-se", in Na vertigem do dia).

4. This is the same year of Cálice/Cale-se: 1973.

5. I speak, specifically, of the production of the Brazilian Popular Must composer-poet, which is obviously at play in a Sangbook, leaving the fictional work Chico Buarque has also been developing to be discussed in another space.

6. Cf., for these categories, as well as in the expression resistance poetry, Alfredo Bosi: op. cit., p. 145.

# Adélia Bezerra de Meneses

BIOBIBLIOGRAPHICAL NOTES:

Adelia Becerra de Menezes teaches Literary, Theory at the University of São Paulo (USP) and at the University of Campinas (Unicamp), She has written Desenho mágico, Poesia e política em Chico Buarque (Magical design. Poetry and Polítics in Chico Buarque! (São Paulo, Hucitec, 1982) and Do poder da palavra. Ensaios de literatura e psicanálise (On the power of the word. Essays on literature and psychoandyssis (São Paulo, Duas Cidades, 1995) and Figurus do Femunno (São Paulo, Atelier/Boitempo) [Femule Figure] amog other books.



The fashion designer Zuzu Angel died on an accident, the 70's



# Até segunda-feira

CHICO BUARQUE

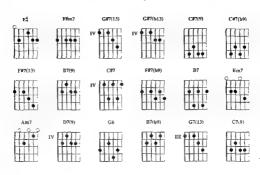

/ F#m7 / G#7(13) G#7(b13) C#7(9) C#7(b9) F#7(13) / Sei que a noite intei-ra eu vou cantar Até segunda-fei-ra Quando eu vol-to / E; C#7 F#7(b9) B7 E; / F#m7 / G#7(13) G#7(b13) C#7(b9) C#7(b9) a tra-balhar, mo-re---na Sei que não preci-so me in---quietar Até segundo F#7(13) / B7(9) / Em7 / / / B7 / Em7 / Am7 avi-so Você prometeu me amar Por 15-so eu con-to A quem encon-tro Pela ru-a Am7 D7(9) G6 / Em7 / Am7 / D7(9) / G6 / Que meu samba é seu ami-go Que a mi-nha ca-sa é su-a Que meu peito é seu abri-go Meu B7(b9) / Em7 / G7(13) / C7(9) / B7 / Em7 } } traba------lho, seu sosse---go Seu abraço, meu empre-------go Quando chego no meu 1ar. mo-re-na F#m7 / G#7(13) G#7(b13) C#7(9) C#7(b9) F#7(13) / B7(9) Sei que a noite intei-ra eu vou cantar Até segunda-fei-ra Quando vol-to a / E5 C#7 F#7(b9) B7 E5 / F#m7 / G#7(13) G#7(b13) C#7(b9) tra-balhar, mo-re---na Sei que não preci-so me in-quietar Até segundo F#7(13) / B7(9) / E<sup>a</sup> / C#7(b9) / F#7(13) / B7(9) / avi so Você prometeu me amar Até segundo avi so Vo-cê pro-meteu me amar E4 / C#7(b9) / F#7(13) / B7(9) / E4 A-té segundo avi-so Vo-cê pro-meteu me amar





32

· my

# Ai, se eles me pegam agora

CHICO BUARQUE

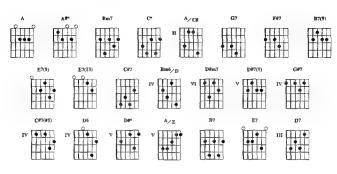

A / A#º / Bm7 / Cº / ^/C# / / G7 / F#7 / B7(9) / /Ai, se mamãe me pega a—go—ra De anágua e de combina—ção Será que ela me leva

/ E7(9) / / A / F#7 / Bm7 / E7(13) / A / A#° / Bm7 / C° / A/C# / em—bo—ra Ou não Será que vai ficar sen—tı—\_da Será que vai me

/ Bm6/D / / D≢m7 / / / // D#7(9) / / / // G#7 caras fei——as Será que vai passar carão Será que calça as minhas mei—as E sai

/ / E7(13) / / A / A#° / Bm7 / C° / ^/C# / / G7 / deslizan—do Pelo salão Eu quero que mamãe me ve——ja Pintando a boca em cora—ção

F#7 / B7(9) / / E7(9) / / A / A\*\* / Bm7 / C\* / A\*/ C# / C#7(#5) / D6 / D\*\* / Será que vai morrer de in—ve—ja Ou não

A/E / F#7 / B7 / E7 / A / / E7 / / A / A\*\* / Bm7 / C° / A/C# / /
Ai, se papai me pega a—go——ra Abrindo o último

/ G7 / F#7 / B7(9) / / E7(9) / / A / F#7 / Bm7 / E7(13) / A / bo—tão Será que ele me leva em—bo—ra Ou não Será que fica

A#º / Bm7 / Cº / ^/C# / / G7 / F#7 / B7(9) / / E7(9) / / enfure—ci——do Será que vai me dar ra—zão Chorar o seu tempo vi—vi-—do Em

A / Bm7 / C° / ^/ C# / C#7 / / Bm6/D / // D#m7 / / / / /// vão Será que ele me trata à ta-----pa E me sapeca um pescoção Ou

34

```
D#7(9) / / / / / G#7 / / E7(13) / // A
abre um cabaré na La-pa E aí me contra-ta Como atração Será que me põe de cas-ti-go
Cº / A/C#
            / / G7 / F#7 / B7(9) / / E7(9) / / A / A#º /
                                 Será que o pai dança co-mi-go Ou não
  Será que ele me estende a mão
                 / A#º / Bm7 / Cº / A/C# /
                                                     /
Bm7 / E7(13) / A
                                                         / G7 / F#7 /
         Será que me põe de cas-ti-go Será que ele me estende a mão
         / / E7 / / A / G#7 / G7 / F#7 / B7(9)
                                                        / / E7 ///
Será que o paí dança co-mi-go Ou não
                                          Será que o pai dança co-mi-go Ou
A / G#7 / G7 / F#7 / B7(9) / / E7 / / A / D7 / E7 / A / /
               Será que o pai danca co-mi-go Ou não
```



. C. STERRESCO STATE



Copyright 1978 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisboa. 74 - São Paulo, SP --- Brasil. Todos os direitos reservados

# Amanhã, ninguém sabe

CHICO BUARQUE

Am.c

E7/c=



D7 Dm7 Am / Am7 E7/G# Am/G F#m7(b5) F6 E7 A7 / D7(9) G7 C5 / o amor aca—be Ho—je, na—da Me cala este vi—olio Eu faço uma ba—tuea—da Eu fa—ço

D7(9) / Dm7 E7 Am7 E7/G# Am/G F#m7(b5) F6 E7 A7 / D7(9) G7 C5 / o amor aca—be Ho—je, na—da Me cala este vi—olio Eu faço uma ba—tuea—da Eu fa—ço

D7(9) / Dm7 E7 Am7 E7/G# Am/G F#m7(b5) F6 E7 A7 / uma evo—lução Quero ver a trasteza de par—te Quero ver o samba ferver No corpo da

Gm7 C7(9) F7M / Dm7 / G7 / Dm7 G7 C7M / A7 / D7(9) / porta-estandar——te Que o meu violão vai trazer Amanhã, nin—guém sa——be Tra—ga-me uma more——na

G7 / C7(9) / F7 / Bb6 / E7 / A7 / D7 Dm7 An—tes que o annor aca——be Tra—ga-me uma more—ma Tra—ga-me uma more—ma An—tes que o amor

D7(9) / Dm7 E7 Am7 E7/C# Am/C F#m7(b5) B7 / E7 / A7 / D7(9) vi—olio Se o violão insistir, na cer—ta A morena ainda vem dançar A roda fi-ca nber—ta



C7(9) / F7 / Bb6 / E7 / A7 / D7 Dm7 Am / ca—be Eu que—ro cantar o amor Eu que—ro cantar o amor Antes que o amor aca—be Antes que o

D7 Dm7 Am / D7 Dm7 Am / D7 Dm7 Am / D7 Dm7 Am /// amor aca—be Antes que o amor aca—be Antes que o amor aca—be

#### Amanhā, ninguém sabe









### Amor barato

FRANCIS HIME E CHICO BUARQUE

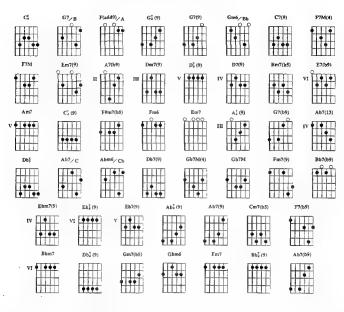

 $Introdução: \ C_{5}^{4} \ /// \ G_{7}^{7} \ B \ /// \ F(add^{9}) \ / \ A \ /// \ G_{4}^{2} \ (9) \ / \ G7(9) \ / \ C_{5}^{5} \ /// \ G7/ \ B \ /// \ F(add^{9}) \ / \ A \ /// \ G_{4}^{2} \ (9) \ / \ G7(9) \ / \ G7/ \ B \ /// \ F(add^{9}) \ / \ A \ /// \ G_{4}^{2} \ (9) \ / \ G7(9) \ / \ G7/ \ B \ /// \ F(add^{9}) \ / \ G7/ \ B \ /// \ B7/ \$ 

Cf, / / G7/B / / Gm6/Bb / C7(9) / F7M(4) F7M // Eu queria ser Um v——po de compositor Capaz de cantar nosso amor Modes——to

 $G_{4}^{2}(9)$   $G_{7}^{2}(9)$  /  $C_{5}^{4}$  / /  $G_{7}^{6}$  / /  $G_{8}^{6}$  Hones—— $G_{8}^{6}$  Pechincha de amor Mas que eu faço tanta questão Que se tiver

/ E7(b9) / Am7 / C<sup>7</sup><sub>4</sub>(9) C7(9) F#m7(b5) / Que enfim, nosso E7(b9) / Bm7(b5) leva o andor Eu ve——lo pelo meu amor Que so—nha  $C_{i}^{2}(9)$  C7(9) F#m7(b5) / Fm6 / Em7 /  $A_{i}^{2}(9)$  A7(b9) de flor Dum tipo que tem Que não deve nada a ninguém Abm6/Cb / Db7(9) / Gb7M(4) Gb7M / / Fm7(9) / Bb7(b9) /

de contac nocco amor Bara——to Um tipo de amor Que é de de cantar nosso amor Bara----to Ebm7(9) / / Eb1 (9) / Eb7(9) / Ab1 (9) Ab7(9) / Db1 / es——larrapar e cerzir Que é de comer e cuspir No pra——to Mas levo esse / / Cm7(b5) / F7(b9) / Cm7(b5) / F7(b9) / Bbm7 / Db4(9) amor Com o ze----lo de quem leva o andor Eu ve----lo pelo meu amor Que so---nha Db7(9) Gm7(b5) / Gbm6 / Fm7 / Bb2(9) Bb7(b9) Eb7(9)

Também orde for seas valor Também é um Que enfim, nosso amor Também pode ter seu valor /  $Ab_{4}^{2}(9)$  Ab7(9) Db7(9) /  $Db_{5}^{2}(9)$  Db7(9) Db7(9) Db7(9) Db7(9) / Db7(9) Db7(9) / Db7(9) Db7(9)Dum tipo que tem Que não m7 / Bb1 (9) Bb7(b9) Eb7(9) / Ab1 (9) Ab7(9) Db\$ / deve nada a ninguém Que dá mais que maria-sem—vergo—nha / Ab2 (9) Ab7(9) Db\$ //// C S C 6 G 7/B 1. G 7(9) C 6 G 7(9) Eu que-ri - a KET G m6/Bb G 7/B C7(9) F7M(4) F7M de com- po - sì - tor Ca-paz de can-tar nos - so\_a - mor E m7(9) A 7(69) D m7(9)

Um ta-po de\_a - mor Que , de

men - di- gar ca - fu - né





Copyright 1981 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.

Avenida Ataulfo de Paiva, 135/1506 - Rio de Janeiro, RJ — Brasil Todos os direitos esservados.
Copyright 1981 by FRANCIS HIME. Todos os direitos reservados.

## Ana de Amsterdam

CHICO BUARQUE E RUY GUERRA



Até amanhā, sou Ana Do cabo, do raso, do rabo, dos ratos Sou Ana de Amsterdam Arrisquei multa

B7M / Am6 / Em/G/ C° / G#/F# / C#7/E# F#7 B A B A B

braçada Na esperança de outro mar Hoje sou carta marcada Hoje sou jogo de azar

/ Bm7(9) · / / / / / / / / / / / Sou Ana de vinte minutos Sou Ana da brasa dos brutos na coxa Que apaga charutos Sou Ana dos

G7M Gm6 F#4 B / A / B / A / B / Bm7(9)
pratas Sou Ana de Amsterdam





Copyright 1972 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados.

# Até o fim

CHICO BUAROUE



E A7/C# E B7/D# E A7/C# E B1/09 F#7/A# / Quando nasci veio um an—jo safa——do O chato dum querubim E decretou que A/C# B2(9)/E A7/C# E B7/D# E / C#7(b9) / F#7 B7 (9) F#7/A# Não sou ladrão, eu não sou bom de bola Nem posso ouvir clarim Um bom B<sub>4</sub> (9) B7(9) E A/C# B<sub>4</sub> (9) / E A7/C# E futuro é o que jamais me esperou Mas vou até o fim Eu bem que tenho ensaia-do E6/G# / C#7(b9) / F#7 F#7(#5) B2(9) B7(9) E Em Quixeramobim Não sei como o matacatu começou Mas vou até o fim B1 (9) / E A7/C# E B7/D# E A7/C# E B1 (9) F#7/A# Por conta de umas questões para—lelas Quebraram meu bandolim Am6 / E6/G# / C#7(b9) / F#7 F#7(#5) B1 (9) querem mais ouvir as minhas maze—las E a minha voz chinfrim Criei barriga, minha mula E B7/D# E A7/C# E B2(9) F#7/A# /
Que decretou que eu tava disse era um an-jo safa-do O chato dum querubim

```
/ E6/G#
                                                                                                     A/C#
                            / C#7(b9) / F#7
                                                                      B2 (9)
                                                                                   B7(9) E
Am6
predestina---do
                    A ser todo ruim
                                                 Já de saída a minha estrada entortou
                                                                                         Mas vou até
      B2 (9) /
o fim
              E
                               A 7/C$
                                                    ĸ
                                                                      B7/D1 E
                                                                                            A 7/C:
                                                              sa - fa
                                                                        ďΩ
                                                                                O cha- to dum que- ru- bim
                Quan - do
                         nas - ci
                                    vei
                                         o um
                 In - da ga - ro - to
                                          deı - xeı
                                                       de ir à es - co - la
                                                                               Cas - sa - ram meu bo - le - tim
                 Eu bem oue 1e - nho en - sai - a
                                                      do um pro-gres - so
                                                                                Vi - rei can - tor de fes - tim
                 Por con - ta de_u - mas ques - tões
                                                        pa - ra - le - las
                                                                               Oue-bra-ram meu ban-do-lim
                                                        mi - nha ren - da
                                                                               Deu pra - ga no meu ca- pim
                Não tem ci - gar - ro, a - ca - bou
                                                       jo sa - fa - do
                 Co - mo já dis - se_e - ra_um an -
                                                                                O cha- to dum que- ru- bim
                   B 4(9)
                           F#7/A#
                                                                             A m6
                                      de -
                                           cre - tou que éu ta - va
                                                                            pre - des - ti -
                                Não
                                      sou
                                            la - drão,
                                                      eu não
                                                                            sou bom de
                                                                                          ba
                                                                                                    la
                                Ma - mãe
                                           con - tou que_cu fa - ço_um
                                                                            has a to
                                                                                     SU - CAS
                                                                                                    90
                                      que - rem mais
                                                       ou - vir as
                                                                            mı - nhas ma - ze
                                Mi - nha
                                            mu - Iher
                                                        fu - giu com_o
                                                                            do - no da ven
                                                                                                    da
                                                                            pre - des - ti - na
                                One
                                      de - cre - tou que_eu ta - va
                                                                                                    do
                                                               1.2.3.4.5.
            E 6/G
                                                 C$7(69)
                                                                                     F$7($5)
                                                               F#7
                                                                    14
                     ser
                         er - ra - do as - sim
                                                                               sa - ( - da a
                                                                                                mi - nha es
               Nem
                    pos-so ou-vir cla - rim
                                                                   Um
                                                                        bom
                                                                               fu - tu - ro_6 o que ja -
                                                                   Não
                Em
                    Oui - xe - m - mo - bim
                                                                         sei
                                                                               co - mo o ma - ra - ca -
                E.a
                     mi - nha voz chin - frim
                                                                    Cri - eı
                                                                              bar - n - ga.
                                                                                               mi - nha
                          se - rá
                                   de mim?
                                                                    Εu
                                                                              nem lem - pro
                     que
                                                                          já
                                                                                               pron - de
                Α
                     ser
                          to - do
                                   na - im
             B 7(9)
                                                                                       B 7(9)
                                      B7(9)
                                                   E
                                                                      A/C
            tra - da_en - tor - tou
                                                       Mas vou a - té
                                                                          ٥
                                                                                fim
            mais me_es - ne - rou
            tu
                  co - me - çou
            mu - la_em - pa - cou
            mes - mo oue you
          6. F$7
                                             B 7 (9)
                                                             B7(9) E
                                                                                  A/C#
                                                                                              B 7 (9)
               Já de sa - í - da_a mi-nha_es - tra-da_en-tor - tou
                                                                       Mas vou a - té o fim
```

Copyright 1978 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil. Todos os direitos reservados

a

? já

### A violeira

ANTONIO CARLOS JOBIM E CHICO BUARQUE

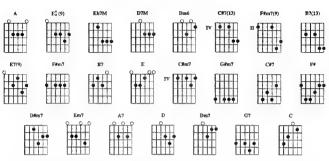

A / E<sub>4</sub> (9) / A / E2 (9) / A / E2 (9) / A / E57M / D7M Desde menina Caprichosa e nordestina Que eu sabia, a minha sina Era no Rio vir morar Em Araripe / Dm6 / C#7(13) / F#m7(9) / B7(13) / E7(9) / A / / / / E4(9) Topei com o chofer dum jipe Que descia pra Sergipe Pro Serviço Militar Esse maluco Me largou E7 (9) / A / E1(9) / A / Eb7M / D7M / Dm6 em Pernambuco Quando um cara de trabuco Me pediu pra namorar Mais adiante Num estado / C#7(13) / F#m7(9) / B7(13) / E7(9) / A / / F#m7 / B7 / E / interessante Um caixeiro via-jante Me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte Era C#m7 / F#m7 / B7 / E / / G#m7 / C#7 / F# / D#m7 / ficar naquele Norte E eu não queria acreditar Juntei os trapos com um velho marinheiro Via-iei no seu F#m7 / B7 / E / E7(9) / A / E2(9) / A / E2(9) / A cargueiro Que encalhou no Cea-rá Voltei pro Crato E fui fazer artesanato De barro bom e barato / EI(9) / A / Eb7M / D7M / Dm6 / C#7(13) / F#m7(9) Pra mó de economizar Eu era um broto E também fiz muito garoto Um mais bem feito que B7(13) / E7(9) / A // / F#m7 / B7 / E / C#m7 / F#m7 / B7 o outro Eles só faltam falar Juntei a prole e me atirei no São Francisco Enfrentei rajo, corisco Correnteza / E // / Em7 / A7 / D / Dm7 / G7 / C / e cossa-má Inda arrumei com um artista em Pirapora Mais um filho e vim-me embora Cá no Rio vim parar / E1(9) / A / E1(9) / A / E1(9) / A / Eb7M Ver Ipanema Foi que nem beber jurema Que cenário de cinema Que poema à beira-mar E não / C#7(13) / F#m7(9) / B7(13) / E7(9) / A / Eb7M Dm6 tem tıra Nem doutor, nem ziguizira Quero ver quem é que tira Nós aqui desse lugar

D7M / Dm6 / C#7(13) / F#m7(9) / B7(13) / E7(9) / A // E não tem tira Nem doutor, nem ziguizira Quero ver quem é que tira Nós aqui desse lugar / El (9) / A / EZ (9) / A / Eb7M E? (9) / A Será verdade Que eu cheguei nessa cidade Pra primetra autoridade Resolver me escorraçar / D7M / Dm6 / C#7(13) / F#m7(9) / B7(13) / E7(9) / A // tralha inteira Remontar a Mantiqueira Até chegar na corredeira O São Francisco me levar Me distrair / C#m7 / F#m7 / B7 / E // Em7 / Nos bracos de um barqueiro sonso Despencar na Paulo Afonso No oceano me afogar Perder os filhos Em / / Dm7 / G7 / C / E7(9) / A Tem cabimento Depois de Fernando de Noronha E voltar morta de vergonha Pro sertão de Quixadá / A / E(9) / A / Eb7M / D7M / Dm6 tanto tormento Me casar com algum sargento E todo sonno desmanchar Não tem carranca Nem trator, / C#7(13) / F#m7(9) B7(13) / E7(9) / A / Eb7M / D7M / nem alavanca Quero ver quem é que arranca Nós aqui desse lugar Não tem carranca Nem trator, /C#7(13) / F#m7(9) / B7(13) / E7(9) / A nem alavanca Quero ver quem é que arranca Nós aqui desse lugar E 7(9) E 7(9) Des-de me - ni - na Ca - pri - cho-sa e nor - des - ti - na Que eu sa - bi - a, a mi - nha lu - co Me lar - gou em Per-nam - bu - co Ouan - do um ca - ra de tra -EP7M D 7M D m6 si-na\_E-ra no Ri-o vir mo - rar Em A - ra - ri - pe To - pei com\_o cho - fer dum bu - co Me pe - diu pra na - mo - rar Mais a - di - an - te Num es - ta - do in - te - res -F#m7(9) B 7(13) E 7(9) . . . . . . ji - pe Que des- ci - a pra Ser - gi - pe Pro Ser - vi - ço Mi - li - tar Es-se mapá U-ma ci san-te Um cai-xei-ro vi - a - jan-te Me le-vou pra Ma-ca-F# m7 Cim7 F#m7 B 7 Ε B 7 ga - na re - ve - lou que\_a mí - nha sor - te\_E - ra fi - car na - que - le Nor - te\_E eu não que - n - a\_a - cre - di -G#m7 C#7 D#m7 lar Jun-ter os tra-pos com um ve-lho ma-ri - thei-ro Vi-a-jet no seu car-49



Later with to Four with the billion to



Copyright 1983 by JOBIM MUSIC LTDA.

Rua Visconde de Piraja, 414/1320 - Rio de Janetro, RJ — Braisl. Todos os direttos reservados
Copyright 1983 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.

Aventda Ataulio de Paiva, 153/1506 - Rio de Janetro, RJ — Brasil. Todos os direttos reservados.

1 22

# Angélica

#### MILTINHO E CHICO BUAROUE



E7 / E/D / Am7(9) / /  $G_4^2(9)$  / / C / / Em7/B / Em/B /  $C_4^2/Bb$  / F7M/A / escu-ridão do mar Quem é essa muiher Que can—ta sem—pre

 $Fm6(7M)_{Ab} \ / \ / \ C_{c}^{1}/G \ / \ / \ / \ C(add9)_{G} \ / \ / \ D7(9)_{F\#} \ / \ / \ Bb(\#11)_{F} \ / \ / \ D7(9)_{F\#} \ / \ / \ Bb(\#11)_{F} \ / \ / \ Bb(\#11)_{F} \ / \ / \ / \ Bb(\#11)_{F} \ / \ / \ / \ Bb(\#11)_{F} \ / \ / \ Bb(\#11)_{F} \ / \ / \ / \ Bb(\#11)_{F} \ / \ Bb(\#11)_{F}$ la-men-to Só queri-a lembrar o tormen-----to

Que fez o meu fi-lho suspirar Ouem é essa

 $Em7_B / Em_B / C_4^3/Bb / F7M_A / Fm6(7M)_Ab // / C_4^3/G / ///// C(add9)_G$ mulher Que can—ta sem—pre o mes—mo arran—jo

/ // D7(9)/F#/ // Bb(#11)/F / //F7M(6) ///Fm6(7M) / Só queri-a aga-salhar meu an-jo E deixar seu cor-po





Copyright 1978 by WARNER/CHAPPELL EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.
Rua General Rabelo, 43 - Rio de Janeiro, RI — Brasil Todos os direttos reservados.
Copyright 1978 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA
Rua Lichoa, 74 - São Paulo, SP — Brasil. Todos os direttos reservados

the state of the state of

## Basta um dia

CHICO BUAROUE



Em/G / F#7 / Bm F#m/A G6 D/F# A#9 Bm F#m/A G6 D/F# A#9 Bm Bm/A G#9 F9 D / o veneno De um pequeno di—a

F#7 / Bm F#m/A G6 D/F# A#° Bm F#m/A G6 D/F# A#° Bm  $^{\rm F\#m}$ /A G6 D/F# A#° Bm De um pequeno di—a

#### Basta um dia



Copyright 1976 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA Rua Lisboa, 7 · · São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados

### Bem-querer

CHICO BUARQUE

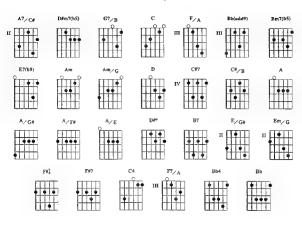

A7/C# / / D#m7(b5) ///G7/B / / C ///F/A / Quando o meu bem-querer me vir Estou certa que há de vir atrás Há de me

/ / Bb(add9) / / / Bm7(b5) / E7(b9) / Am / Am/G / A7/C# / seguir por to—dos, To—dos, to—dos, to—dos os umbrais E quando o seu

//  $D_m^2(b5)$  /// $G^7/B$  /// C //F/A // Bb(add9)/ bem-querer mentir Que não vai haver adeus jamais Há que responder com ju—ras

/ / Bm7(b5) / E7(b9) / Am / Am / G / A7/C# / / D#m7(b5) / / Ju—ras, ju—ras, ju—ras i—morais E quando o meu bem-querer sentir

G7/B / // C ///F/A / / / Bb(add9) / / Bm7(b5) Que c amor é coisa tão fugaz Hã de me abraçar com a gar—ra A gar—ra, a gar—ra,

/ E7(b9) / Am / Am/G / A7/C# / / D#m7(b5) / / G7/B / / a gar—ra dos mortais E quando o seu bem-querer pedir Pra vocé ficar

/ C ///F/A / / Bb(add9) / / / Bm7(b5) / E7(b9) um pou-co mais Há que me afagar com a cal----ma A cal---ma, a cal--ma, a cal---ma dos

/ Am / Am/G / A7/C# / / D / //C#7 / C#/B / A A/G# A/F# casais E quando o meu bem-querer ouvir O meu coração bater demais

```
/ / Em/G
A/E D#º / B7 / E/G# /
                                                     //
    Há de me rasgar com a fú-ria A fú-ria, a fú-ria, a fú-ria, a fú-ria assim dos a-nimais
                              /// G7/B / / C4
                                                         / c / F/A
A7/C# /
              / / D#m7(b5)
   quando o seu bem-querer
                            dormir
                                   Tome conta que ele so-nhe em paz Como alguém
  F7/A / Bb4 Bb
                   / /Bm7(b5)
                                   /
                                        E7(b9) /
que lhe apagas-se a luz Vedasse a por-ta e abris-se o gás
```





### **Baticum**

#### GILBERTO GIL E CHICO BUAROUE

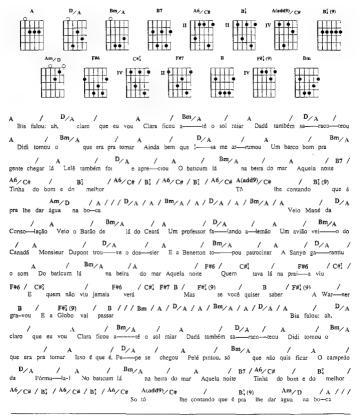

```
D/A / A / Bm/A / A / D/A / A / Bm/A / A / D/A / A / Bm/A Zeca pensou; an—tes que e—ra bom Mano cortou; brother.
                                                                / Bm/A
                                    D/A
o que é que há Foi a GE quem
                                       A / A / Bm/A / A / lu—minou E a Macintosh en——trou com o vatapá O JB fez
D/A / A / A / E o cardeal deu
                            / Bm/A
                                                                   / D/A
                                     /A / A / D/A / A / Ordem pra fechar O Carrefour, di—go, o ba—ticum Da Benetton,
Bm/_A / A / D/_A / A / Bm/_A / A / D/_A / A não. da beira do mar lê iê iê ê o Da beira do mar lê iê ê o
                                      / Bm/A / Da beira do mar...
/ A / D/A / A / Bm/
Da beira do mar lê iê iê ê o
Baticum
                                    D/A
                                                                                       B m/A
               Bi - a fa - lou:
                                                  que eu vou
                                      cla - ro
                                                                Cla - ra fi - cou
                                                                Vei-o_o Ba-rão
                                                                                        lá do Ce - a - rá
               Vei- o Ma - né
                                da
                                      Con - 80
                                                  la - cão
                                                                                  de
               Bi - a fa - lou:
                                ah,
                                    cla - ro
                                                 que_eu vou
                                                                Cla-ra fi-cou
                                                                                   a - té o sol rai-ar
               Ze - cu pen - sou-
                               an - tes que_e
                                                - ra bom
                                                                Ma - no cor- tou:
                                                                                  bro - ther, o que_é que há
                                     D/A
                                                                                    B m/A
            Da - dá tam- bém
                                                             Di - di to - mou
                                      m = co - 16 - ou
                               fa - ian-do_a - le-mão
            Um pro- fes - sor
                                                            Um a - vi - ão
                                                                               VCI
                                                                                   - o do Ca-na-dá
            Da - dá tam- bém
                               sa - ra - co - te - ou
                                                             Di - di to - mou
                                                                              0
                                                                                     que c - ra pro to-mar
            Foi a G. E.
                              quem 1 - lu - mi-nou
                                                            E a Mu-cin-tosh
                                                                                  - trou com_o va-ta- ná
                                                                               CD
                                      D/A
                                                                                       R m/A
             A - in - da bem
                                que I - sa me ar - ru-mou
                                                                Um bar-co bom
                                                                                 ĎГЗ
                                                                                        gen - te che-gar lá
            Mon-sieur Du-pont
                                trou - xe_o dos - si - er
                                                               E_a Be-net-ton
                                                                                  10 -
                                                                                        pou pa - tro - ci - nar
            ls - so_é que é,
                                Pe - pe se che-gou
                                                               Pc - lé pin-tou,
                                                                                  só
                                                                                        que não quis fi - car
             O Josta B
                                 fez
                                        a crf - ti - ca
                                                               E_o car- de - al
                                                                                 deu
                                                                                        or-dem pra fe-char
                                       D/A
                                                                                        B m/A
             Le - lê tam - bóm
                                  foi
                                         c_a - pre
                                                      cı - ou
                                                                  O ba-ti-cum
                                                                                         na bei-ra do mar
             A Sa - ny - o
                                  ga
                                        ran - tiu
                                                     c som
                                                                 Do ha - ti- cum
                                                                                    lá
                                                                                       na bei-ra do mar
na bei-ra do mar
             O cam - pe - ão
                                        Fór - mu - la um
                                                                No ba - 11- cum
                                                                                    ы
                                  do
             O Car - re - four.
                                  dı - go,_o ba - ti-cum
                                       A 6/C#
                                                                              A 6/C# B 2
                                                                                             A 6/C# B 7
                                B 7
                                       Ti-nha do bom e do
             A-que-la noi - te
                                                               me - Ihor
             A - que - ta no. - te
                                       Ti- nha do bom e do
                                                               me - Ihor
```

Janually -



Copyright 1989 by GEGÉ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.

Avenida Atai Ifo e Paru, 3, 5 robertura 1 - Rio de Janeron RI — Briu I. Todos os direitos reservados.

Copyright, 1989 by MAROUL BEIÇÕES MUSICATS LTD A.

Avenida Atau, fo de Parva, 135 1506 - Rio de Janeiro, RI — Brius I. Todos os direitos reservados.

# Brejo da Cruz

CHICO BUARQUE

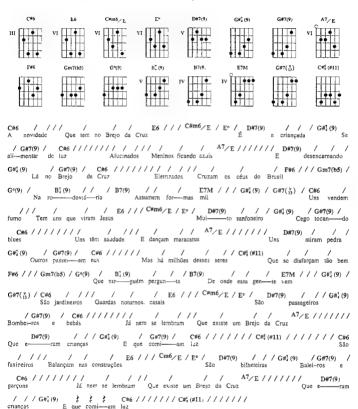



65

٦,

**新加蓬泉**。





Copyright 1984 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS L'TDA Avenuda Maulto de Paiva, 135/1506 - Rio de Juneiro, RJ — Brasil, Todos os direitos reservados

### Cadê você?

#### JOÃO DONATO E CHICO BUARQUE

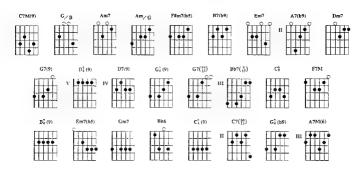

C7M(9) / G/B / Am7 / Am/G / F#m7(b5) / B7(b9) / Em7 / A7(b9) / Dm7 / Me dê noticia de você Eu gosto um pouco de chorar A gente

/ A7(b9) / / Dm7 / / G7(9) / / Gm7 / Am7 Bb6 C1 (9) / C7(15) / que vocé so——me No dia em que o seu pensamen-to Me cha—mou

F7M / / /  $B_1^2$  (9) / B7 (9) / Em7 (b5) / / / A7 (b9) / / Dm7 / Eu chamo c seu apartamen—to Não mora ninguém com esse no——me Que linda

88



Copyright 1987 by ACRE EDITORA MUSICAL LTDA.
(Administratal por EDIÇÕES MUSICALS TAPAJOS LTDA.)
Priac do Flamogo, 2001;5° Rio de Janeiro, RJ — Brital Todos os directos reservados
Copyright 1987 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.
Avenida Atsalifo 6 Paria, 1, 151/36°, Rio de Janeiro, RJ — Brital Tedos os directos reservalos

### Carioca

CHICO BUAROUE



Introdução: Bb7M Bb6 Bb7M Bbm7 Bbm6 Bb7M Bb6 Bb7M Bb6 Bb7M Bbm7 Bbm6 Bb7M Bb6 Bb7M Bb6 Bb7M Bb6 Cm7 B7





Copyright 1998 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS L'TDA. Avenida Atanifo de Paiva. 135/1506 - Rio de Janeiro, RJ — Brasil Todos os direitos reservados

Cott of State 1

### Chão de esmeraldas

CHICO BUAROUE E HERMÍNIO BELLO DE CARVALHO

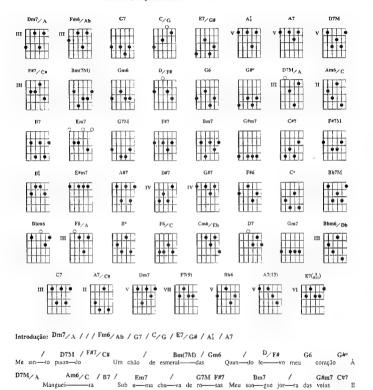

/ E#m7 / A#7 D#7 G#7 / C#7 / F#6 / A7 /

tin----ge um tapete Pra ela sambar É a re---alc---za dos bambas Ouc quer se mostrar

D7M / C° B7 Bb7M / Bbm6 / F6/A Bb7M B° F6/C Cm6/Eb / D7 /
Sober——ba, garbo——sa Minha esco——la é um cataven—to a girar

Gm7 / / Bbm6/Db / C7 / F6/C / A7/C# / Dm7 F7/9) Bb6

Gm7 / / Bbm6/Db / C7 / F6/C / A7/C# / Dm7 F7(9) Bb6 É ver—de, é ro-----sa Oh, a-bre-a----las pa--ra a Man—gueira passar

F#7M / B $^{\circ}_{0}$  / E $^{\sharp}_{m7}$  / A#7 D#7 G#7 / C#7 / F#6 / A7 / tin—ge um tapete Pra ela sambar É a re—ale—za dos bambas Que quer se mostrar

A7(13) D7M / F#7/C# / Bm(7M) / // E7( $^9_{*11}$ ) Me sin—to pisando Um châo de esmeral—das

### Chão de esmeraldas







## Cordão

CHICO BUARQUE

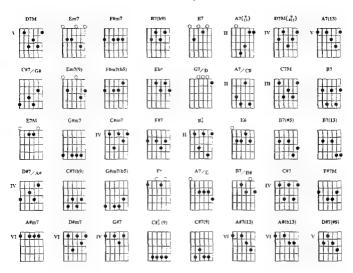

Introdução: D7M / Em7 / F#m7 / B7(b9) / E7 / A7(13) / D7M(13) / A7(13) /

/ E7M / / D#7/A# /// F#m7 / C#7(b9) / E surpreender Na noi—te da solidão Pois quem Tiver nada pra perder / F#m7 / / / G#m7(b5) /// C#7(b9) /// F#m7 / F\* /
Vai formar comi —go o imen —so cordão E então Quero ver o ven —daval | B7/D# | D7M // C#7 // F#7M / G#m7 / Quero ver o car—naval Sair Ninguém Ninguém au me acor—rentar C#7(9) A#7(13) A#7(b13) / G#7 / C#<sup>1</sup><sub>4</sub>(9) Enquan-to eu puder cantar Enquan-to eu puder sorrir Enquan-to eu puder G#7 / C#2(9) C#7(9) A#7(b13) D#m7 / G#7 /
Alguém vai ter que me ouvir Enquan—10 eu puder cantar A#7(13) A#7(b13) D#m7 / G#7 / C#% (9) C#7(9) A#7(13) A#7(b13) sorrir Enquan—to eu puder cantar Enquan—to eu puder D#7(#9) / G#7 / C#2(9) C#7(9) A#7(13) A#7(b13) D#7(#9) / G#7 / C#2(9) C#7(9) D 7M E m7 F2m7 B7(>9). A7(3) D7M(\*11) E7 A 7(13) D 7M Nin - guém Nin - guém A 7(13) D 7M A 7(13) D 7M Nin-guém há de me fe-char As por - tas do vai me se - gu-rar со-га-C#7/G# Em7 B 7(69) E m7(9) ção Nin- guém Nin-guém vai me su-jei - tar F#m7(55) B 7(19) car no per - to a mi nha pai - xão Ец пао





Copyright 1971 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisboxi, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados

### Cotidiano

CHICO BUARQUE



Introdução: Bbº / / /

C#" / / / Gm7 / / F7 / / / Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual / / F7 / / Eb7/Bb /
E essas coisas que diz roda mulher Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a D7/A /  $Bb^{\circ}$  //  $C\#^{\circ}$  Todo dia eu só penso em poder parar Meno-dia eu só penso em dizer não / Bbº / / C#º / Seis da tarde F7 / / / Eb7/Bb / Depois penso na v.da pra levar É me calo com a boca de feijão / Gm7 / mera de se esperar Ela pega e me espera no ponão Diz que está muito louca pra beijar Bbo / / F#" / Bb° / Gm7 / /
E me beija com a boca de paixão Toda noute ela diz pra eu não me afastar Meia-noite ela jura eterno / F7 / /  $E^{b7}/B_b$  /  $D^{7}/A$  /  $B^{b0}$  /  $C^{\phi 0}_{\phi}$  amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz / Gm7 / / F7 / / Eb7/Bb / tudo šempre igual Me sacodo às seis horus da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija / Bbº //////

com a boca de hortelā





Copyright 1971 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados

### De todas as maneiras

CHICO BUARQUE

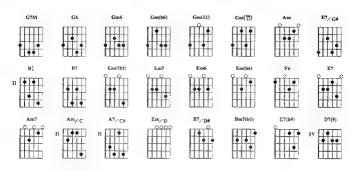

Introdução: G7M / G6 / Gm6 / Gm(b6) / G7M G6 Gm6 Gm(b6) / / / /

G7M G6 Gm6 Gm(b6) / Gm(11) / Gm( $^{66}$ ) / Am / E7/G# / B $^{7}$  / B7 / De todas as maneiras Que há de amar Nós já nos amamos Com todas as palayras

E7 / Am7 / / D7(9) // G7M / G6 / Gm6 / Gm(b6) / G7M G6 Gm6 E desanda a bater des—vairado Quando entra o verão

E7 / Am7 / Am/C / A7/C# / / Em/D / / B7/D# / lindo lá fora Larga a minha mão Sol—ta as unhas do meu co—ração Que ele está

/ Bm7(b5) // E7(b9) / E7 / Am7 / / D7(9) // G7M / G6 / Gm6 / a—pressa——do E desanda a bater des—vairado Quando entra o verão

Gm(b6) / G7M G6 Gm6 Gm(b6) / / G7M / G6 / Gm6 / Gm(b6) / G7M G6 Gm6 Gm(b6) / /



Copyright 1978 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados

### Doze anos

CHICO BUAROUE

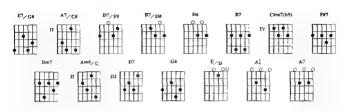

Introducão: E7/G# / A7/C# / D7/F# / B7/D# / E7/G# / A7/C# / D6 / B7





Copyright 1978 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados

### Eu te amo

#### ANTONIO CARLOS JOBIM E CHICO BUARQUE

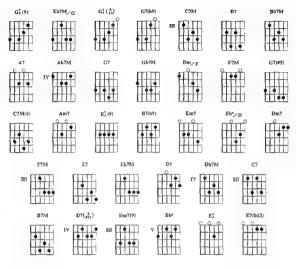

Introdução: G<sub>4</sub><sup>2</sup>(9) //// Eb7M/G //// G<sub>4</sub>(1) //// G7(b9) ////

C7M / B7 / Bb7M / A7 / Ab7M / G7 / Ah. se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de

B7(b9) / / Em7 / / A7 / / Bba/D / / Dm7 / F7M corn o mundo, quermei meus navios Me diz pra onde é que inda posso ir Se nós,

 $^{\prime}$  E7  $^{\prime}$   $^{\prime}$  Eb7M  $^{\prime}$   $^{\prime}$  D7  $^{\prime}$   $^{\prime}$  Db7M  $^{\prime}$   $^{\prime}$  C7  $^{\prime}$   $^{\prime}$  nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas permas D1z com que pernas eu devo

G7 / Dm/F E1 // E7(b13) // F7M / / E7 / / Eb7M / / D7 / errou de veia e se perdeu Como, se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça / Db7M / / C7 / / B7M //// C7M / / Am7 / / D7(41) / o teu vestido E o meu sapato inda pisa no teu Como, se nos amamos feito dois pagãos / Dm7(9) / Bb° Dm7(9) / G7 / Dm/F EZ // E7(b13) // F7M / Teus seios inda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair // Eb7M / / D7 / / Db7M / / C7 acho que estás te fazendo de tonta. Te dei meus olhos pra tomares conta. Agora conta como hei de B7M / / / / C7M

Ah!... partir





Copyright 1980 by JOBIN MUSIC LTDA. Rus Visconde de Piraja 144, 320 - Rio de sane ro, RJ = Biraj1 Todos os direitos reservados Copyright 1980 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA Avenida Ataulfo de Paira, 135, 196 - Rio de Laneiro, RJ = Biraj1 Todos os direitos reservados

reconstitute.

# Ela desatinou

CHICO BUARQUE

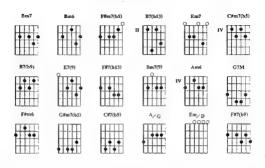

E#m7/b5) / B7/b13) /

| E—la desa—tinou Viu chegar quarta-feira Acabar brincadeira Bandeiras                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / E7(9) / / C#m7(b5) / F#7(b13) / Bm7(9) / Bm6 / C#m7(b5) / F#7(b13) / se des—manchan—do E ela inda está samban—do                                                                                                                                                                                                |
| Bm7(9) / Bm6 / F#m7(b5) / B7(b9) / Em7 / C#m7(b5) / F#m7(b5) / B7(b9)<br>E                                                                                                                                                                                                                                        |
| / E7(9) // C#m7(b5) / F#7(b13) / Bm7(9) / Bm6 / C#m7(b5) / F#7(b13) / sem soi raian—do E ela ında eslá samban—do                                                                                                                                                                                                  |
| Bm7/9) / / Em7 / F#7(b13) / Bm7 / Am6 / G7M / F#7(b13) / F#m6 E——la nño vé que toda gen—-te Já está sofren—do noc—malmen—-te                                                                                                                                                                                      |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bm7         / Bm6         / F#m7(b5)         / Bit(b13)         Em7         / C#m7(b5)         / F#m7(b5)         / F#m7(b5)         / F#m7(b5)         / State           E—la         desa—tinou         Viu         chegar         quarta-feira         Acabar         brincadeira         Bandeiras         se |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $ \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bm7(9) / / Em7 / A/G / F#m7(b5) / / B7(b9) / / Em7<br>Quem não inve—ja a in—feliz Feliz no seu mun—do de cetim Assim                                                                                                                                                                                              |
| $ \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                                            |

E#m7(b5) / R7(b9)

```
Bm6 / F#m7(b5) / B7(b13) / Em7 / C#m7(b5) / F#m7(b5) / F#m7(b5) / B7(b9) desa—tinou Viu chegar quarta-feira Acabar brincadeira Bandei——ras
   des-manchan
 F#7(b13) / Bm7(9) / Bm6 / C#m7(b5) / F#7(b13) / Bm7(9) / Bm6 / C#m7(b5) / stá samban—do E ela inda está samban—do E ela
F#7(b13) / Bm7(9) / Bm6 / samban do...
                      S B m6
                                                            B 7(b13)
          B m7
                                             F#m7(65)
                                                                             Em7
                           de-sa + ti-nou
                                                            Viu
                                                                                quar - ta - fei - ra_A - ca -
                                                                                a - le-gri - as Ras-
                               Fim7(25)
                                             B 7(69)
                                                                      E 7(9)
        C#m7(>5)
        bar brin - ca - dei - ras Ban - dei - ras
                                                                                     do
        gar fan - ta - si - as Os di - as
                                                sem sol
                                                          rai - an
                                                                                     do
        Cim7($5)
                            F$7(-13)
                                                B m7(9)
                                                                 B m6
                                                                                  C#m7(65)
              E_e-la_in-da_es - tá
                                      sam - ban
                                                                 do
                    ⊕ 1.
B m7(9)
        F#7(>13)
                                                              F#m7(65)
                                                                                B 7(69)
                                        Втб
                                           de - sa - ti - nou
                                                                               Vıu
                                                                                        mor - rer
      2.
B m7(9)
                                            Em7
                                                               F#7($13)
                                                                                  Bm7
                                              que to - da
                                                              gen - te
                                   G 7M
                                                              F#7(13)
                                                                                 F‡m6
        A m6
                            fren
                                       do
                                            nor
                                                  mal - men
                                                                                         To
         B 7(29)
                            Em7
                                                                                 G#m7($5)
```

ci - da - de\_an-da\_es - que - ci -

Da

90

da\_a



Copyright 1968 by EDITORA MUSICAL ARLEQUIM LTDA Rua Lisbon, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os dureitos reservados

### Flor da idade

CHICO BUARQUE



Introdução: A7M / / Dm7(b5) / / A7M / / Dm7(b5) / / A7M / / Dm7(b5) / G

- C / / G / / F(add9) / / G // C // G // F(add9) / / G // C /
  A gen—te faz horu, faz fila na vila do meio-dia Pra ver Mari—a A gen—te
- / G / / F(add9) / / G / / C / / G / / F(add9) / / G / / G / G almo—ca e só se co——ca e se ro—ca e só se vi—cia A por—ta de—la
- / / F(add9) / / G / / C / / Bb / / A / /  $^A$  /  $^A$  / C# /  $^AM$  / C / /  $^A$  /  $^A$  /  $^A$  / C# /  $^A$   $^A$  /  $^A$  Ai. a pri—meira
- / G/B / / G7/B / / Bm7(b5) / / E7 / / A7M // Dm7(b5) // A7M // Dm7(b5) // fcs——ta. a pri—meira fres——ta. o pri—meiro amor
- C / / G / / F(add9) / / G / / C / / G / / F(add9) / / G // Na hora cer-ta, a ca—sa a—ber——ta, o pija-ma aber—to, a fa-mflia A ar—madi-lha
- C / /G / / Ftadd9) / /G / /C // G // Ftadd9) // G / / A me—sa posta de pet—xe, deixe um cheri-nho da sua filha Ela vive
- G / / F(add9) / G / / C / / Bb // A / / A/C# / / Am/C / / A/C# / G/B/
  para—da no suces—so do rádio de pulha Que mara-vilha Ai, o pri—meiro co——po, o
- / G / /F(add9) / / G / /C // G // F(add9) / / G // C // G // F(add9) / / G // C // G // C // G --la, co-mo dança. ba—lan—ça. avança e re-cua A gen---te su---a A rou---pa su---ja
- / / F(add9) / / G / / C // G // F(add9) // C // G / / F(add9 da cu—ja se la—va no meio da rua Despu—dora—da, da—da, à da—nada
- / / G //C//Bb //A//A/C# //Am/C //A/C# //G/B / /G7/B /
  a—grada andar semi—nua E conti—nua Ai, a pri—meira da——ina, o pri—meiro

/ Bm7(b5) / / E7 / / A7M / / Dm7(b5) / / A7M / / Dm7(b5) / / C / / GI / dra-----ma, o pri-meiro amor Carlos amaya Dora que / F / / GI / / C / / GI / / F / / G / / C / amaya Lia que amaya Léa que amaya Paulo Que amaya Juca que amaya Dora que ama-va Carlos / G<sub>4</sub> / / F / / G<sub>4</sub> / / C / / G<sub>4</sub> / amava Dora Oue amava Rita que amava Dito que amava Rita que amava Dito que amava Rita que /G//C / / GI / / F / / GI / / C / ama-va Carlos amava Dora que amava Pedro que amava tanto que amava a filha que amava Carlos / F / / G / / C / / G I / / F / / G / / C / / G I / que amaya Dora que amaya toda a qua-drilha Que amaya toda a qua-drilha Que amaya que / F / / G / / C / / GI / F / / G / / C / / / / / / amava Que amava toda a qua-drilha que amava Que amava toda a qua-drilha D m7(b5) / G C A 7M D m7(\$5) A 7M A gen - te faz G F(add9) G C G ho - ra. faz fi - la na vi - la do met - o -С F(add9) G G F(add9) Pra ver Ma-ri - a A gen - te\_al-mo - ça\_e só se ca\_e se ro G c G F(add9) G C ca e só se vi - ci - a A por - ta de -G F(add9) C

la é sem

la não tem tra - me-la A

Nem des - con -







# Homenagem ao malandro

CHICO BUAROUE

D#m7(b5)

Dm7(b5)

C4 / C7 B7 Bb7 A7(13) / // D7(9)

Em7(b5)

A7(b9)

D7(13)

D7(b13)



Central A—go—ra já não é normal O que dá de malan—dro re—gular, profissional

C7M // A7(13) /// D7(9) // G7(13) ///
Malan—dro com apara—to de malan—dro oficial Malan—dro candida—to a malan—dro federal

/ / G7(13) / //

/ C7(9) / / / F7M / 107(9) 111 Malan—dro com retra—to na colu—na social Malan—dro com contra—to, com grava—ta e capital Dm7(9) / G7(13) / Em7(b5) / A7(b9) / D7(13) / D7(b13) Que nun-ca se dá mal Mas o malan-dro pra valer (não espa-lha) Aposentou / Dm7 / G7(9) / C7M / C<sup>6</sup>/<sub>2</sub> / Em7(b5) / A nava—lha Tem mulher e fi—lho e tra—lha e tal Dizem as más lín——guas que eie até / Em7(b5) / A7(b9) / D7(13) / D7(b13) / Dm7 / G7(9) / C\$ traba-lha Mora lá longe e chacoa-lha Num trem da Central Homenagem ao malandro C7M Dm7(\$5) D#m7(\$5) Em7(v5) A 7(69) D 7(13) Ευ fui fa - zer um sam-ba\_em ho mc - na - gem À na - ta D 7/513) Dm7 C7M C S da ma - lan - dra - gem Oue co - nhe - co de ou - tros car-na - vais E m7(>5) A 7(>9) D7(13) D 7(613) vì - a - gem Que\_a-que - la tal ma-lan - dra - eem S A 7(13) C 6 G7(9) Não e - xis - te mais A - go - ra já não é nor - mal D 7(9) G 7(13) dá de ma - lan - dro re - gu - lar, pro- fis- sio - nal Ma-lan - dro com\_a-pa - ra -A 7(13) D7(9)

Ma-jan - dro can-dt - da -

to de ma lan dro, o - fi - cì - al



Copyright 1978 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisbox, 74 - São Paulo, SP — Brasil. Todos os direitos reservados.

### Juca

### CHICO BUAROUE



G6 G7M/B C D7(9) G7/B / Dm6/F E7 Am7 Juca foi autuado em flagran-te Como meliante Pois sambava bem diante Da janela de Maria Bem no / F#m7(b5) B7(b9) Em G7 C D7(9) G6 Em A7 / mejo da alegria A noste virou dia O seu luar de pra-ta Virou chuva fri-a A sua serengta Não acordou C#7(9) D7(9) G6 G7M/B C D7(9) G7/B / Dm6/F Mari-----a Juca ficou desaponta--do Declarou ao delegado Não saber se amor é crime Ou se samba Am7 / F#m7(b5) B7(b9) Em G7 C D7(9) G6 / é pecado Em legítima defesa Baiucou assim na mesa O delegado é bam-ba Na delegaci---a Mas nunca F#m7(b5) B7(b9) Em G7 C D7(9) G6 / F#m7(b5) B7(b9) fez samba Nunca viu Maria O delegado é bam-ba Na delegaci-—a Mas nunca fez samba Nunca viu Em D7(9) G6 G7M/B C





Maria Juca foi autuado em flagran-te...



Copyright 1966 by EDITORA MUSICAL ARLEQUIM LTDA. Rust Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados

## Joana francesa

CHICO BUAROUE

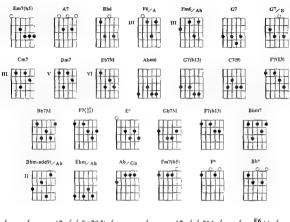

sang et sur la peau Geme de loucu--ra e de torpor Já

/ F7(13) / Bb7M / F7(13) / Em7(b5) / A7 / Em7(b5) / A6 / Em7(b5) / A7 / Em7(b5) / C madruga—da Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda Ma—ta-me de nr Fa—la-me de

A7 // Bb6 / / F6/A / / Fm6/Ab / / G7 F6/A G7/B Cm7 / Dm7 Eb7M / amor Son—ges et menson—ges Sei de lon—ge e sei de cor Ge—me de prazer

/ F7(b13) / / Bbm7 / / Bbm(add9)/Ab / Cb7M / / F7(b13) / Bbm7 molhar meu co——lo Vou te conso-lar Vem, mulato mo——le Danyar dans mes

Fm7(b5) / Fo / Em7(b5) / A7 // Em7(b5) / A7 // Bb6 / F6/A / /
bra ——-e Quem me enfettiçou O mar, marée, bateau Tu as le parfum De la

 $F7(\frac{by}{19}) \ / \ / \ Bb7M \ / \ / \ F7(\frac{by}{19}) \ / \ Bb7M \ / \ / \ Bb^{\circ} \ / \ / \ / \ d'accord. \ d'acc$ 





Copyright 1973 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA.
Rua Lisboa, 74 - Sao Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados

# Las muchachas de Copacabana

CHICO BUARQUE

E7\_B

Am/c



pecadoro, tem Uma loura mulçumana Somos las mucha—chas de Copa—caba—na Somos

G7(#5) C / B2 B7 E7 G7/D C G7/B C E7/G# Am C7/G las muchachas de Copacabana "Ma—mäe, Pro més eu lihe mando umas econo—mas Lembrança (Lembrança Companya Cono)—mas (Lembrança Cono

F7M Gm/B6 Am/C F7 E2/B E7 Am/C F7 E2/B E7 Am/C F7 E2/B
filha Que brilha aqui na capital É uma estrela interna—cional Tua filha na capital

E7 Am/C F7  $E_4^2$ /B E7 Am/C F7  $E_7^2$ /B E7 Am/C  $E_7^2$ 

F7 E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7
da Jamanca, tem Balalaica peruana Corcovado em Mar Del Plata, tem Catarata de banana Índua

A7 / Dm7 G7(#5) C /  $B_4^T$  B7 E7 / Am/C F7 E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7 E7/B E7/B

E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7 Dm7 / Am7
Danana Índia cani——bal, na certa tem E é a oferta da semana Somos las mucha—chas de

E7/B E7 A7 / Dm7 G7( $\pm$ 5) C / B2 B7 E7 / Am/C F7 E7/B E7 Am/C F7 E7/B E7 Copacabana





Copyright 1985 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. Avenida Ataulfo de Parva, 135/1506 - Rio de Janeiro, RJ — Brasil, Todos os direitos reservados

## Ludo real

#### VINICIUS CANTUÁRIA E CHICO BUAROUE



F7M / F6 / C7M / A7 D7 G / C(add9) F7 C(add9

D7/F# G F C(add9) D7/A G F C(add9) D7/F# G alua nandai——a lê iê iandai——a Aluaiè alua iandai——a









Copyright 1987 by EDIÇÕES MUSICAIS TAPAIÓS LTDA
Praia do Flameigo, 2001/5° - Rio de Janeiro, RJ — Brasil. Todos os direitos reservados.
Copyright 1987 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA
Avemda Ataulfo de Parva, 1391/506 - Rio de Janeiro, RJ — Brasil. Todos os direitos reservados.

#### Mano a mano

JOÃO BOSCO E CHICO BUARQUE

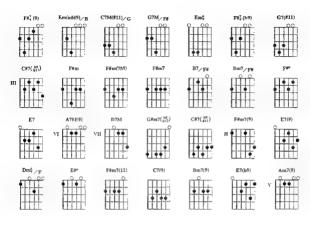

/ / / /// C7M(#11)/G / G7M/F# / Em\$ / / / F# $^1$ (b9) /// G7(#11) /// valeu O que e—ra de—le e—ra meu Eu v—ra e—le Ele e—ra eu

/  $Bm^7/F_{\#}$  // E7 // A7M(9) // D7M //  $G#n^7(\frac{b^4}{b^4})$  //  $C#7(\frac{w}{b^4})$  // E-ra con—so—lação E-ra amor na bolét—a E-ra cem ca—minhões

/ / / //////// Jamanta fechando jamanta Na curva crucial Era uma barra, era engano Na certa, era cano Na mão, mano a mano Pau a pau beira de estra-da se deu Se o que e-ra de-le / C7M(#11)/G / G7M/F# / Em<sup>6</sup> / / F#<sup>2</sup> (b9) / / G7(#11) / / C#7( b1) / / F#m // / e-ra e-le ou e--ra eu F#m(7M) // F#m7 // B7/F# // Bm7/F# // F#° // Bm7/F# // F7 // estre-la E-ra flor do sertão E\_ra pé\_\_\_ro\_la d'oes\_te E\_ra con\_\_\_so\_lação / A7M(9) // D7M // / G#m7(bfs) // / C#7(bfs) // / F#m // / F#m(7M) // / E-ra amor na boléi-a E-ram cem ca-minhões Mas e----ia e---ra no-------va F#m7 // / B7/F# // / Bm7/F# // / F#0 // / Bm7/F# // / E7 // / A7M(9) Viço—sa, matriz E—ra di—a—manti—na E—ra im—pe—ratriz E—ra só // D7M // G#m7(bis) // C#7(bis) // F#m7(9) //// E7(9) / F#m7(9) //// u-ma meni-na De três co-rações E então E7(9) / F#m7(9) / / Dm<sup>4</sup>/F / A7M(9) / E#° / F#m7(11) / C7(9) / Bm7(9) / E7(b9) / Então lavei as mãos Do san-gue do Meu san-gue do Meu Am7(9) / / / F#m7(11) / / sangue irmão Chão

١



Meu pá - ra - cho - que com seu pá - ra - cho - que E - ra\_um pó que e - ra\_um A - Ira - ves - san - do a gar - gan - ta Ia - man - ta fe - chan - do ja - man - ta Na



E-ra\_u-ma bar-ra,\_e-ra\_en-



ga no Na cer-ta\_e - ra ca-no Na mão, ma no a ma-no Pau a pau



a E - ram

De três

cem

ca - mi

co - ra -

mor

so\_u



Copyright 1987 by ZLMBIDD EDIÇÕES ML SICAIS LTDA.;
(Administrada por SONY MLSIE EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.)
Avenua Prétien de Sa Lavas, ed. 7. In die Lainent, M. — Branil Todos os dizertosi metroados
Copyright 1987 by MAROLA EDICÕES ML SICAIS LTDA
Avenua La Nalaid de Phana, 1.18 (150 k. Bio ed. Jainent M. — Branil, Todos os diretosi reservados

### Meia-noite

EDU LOBO E CHICO BUARQUE



Introdução: Gm / Ebm(add9)/Gb / Dm/F / E7(#11) / Eb6 / Bb/Ab /

/ Gm7 / Ab7(#11) / Gm(add9) / Ebm/Gb / Bb/F / E7(\*\*\*) / Eb7M(\*\*\*) / D7(\*\*\*) / D7(\*\*) feito grãos As estrelas que não voltam nunca mais E um oce—ano pra

/ Gm /// Eb/Db / G/B / Cm /// Am7(b5) / F#° D7(b1) Eb7M(9) / Am7(11) iavar as mács Os solu——cos dobram tão iguais Seus rivais. seus irmãos

Ab7(#11) Gm(add9) / Ebm/Gb / Bb/F /  $E7(\frac{e9}{e11})$  /  $Eb7M(\frac{e}{e11})$  / D7(b9) / Gm7 / Ab7(#11) / Seu navio carregado de ideais Que foram escorrendo feito grãos As



Copyright 1987 by LOBO MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Avenda Rui Barbosa, 3001 (501 - Rio de Janeiro, RI — Brasil. Todos os direitos reservados
Copyright 1987 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.
Avenda Ataulfo de Patva, 1351 (506 - Rio de Janeiro, RI — Brasil. Todos os direito; i.:servados

# Meu caro amigo

FRANCIS HIME E CHICO BUARQUE

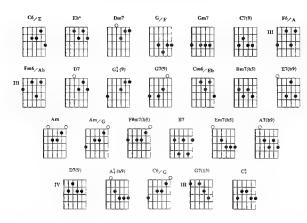

Introdução: C6/E Ebº Dm7 G/F C6/E Ebº Dm7 G/F Gm7 C7(9) F6/A Fm6/Ab C6/E D7 G1/9) G7(9)
C6/E Ebº Dm7 G/F C6/E Ebº Dm7 G/F Gm7 C7(9) F6/A Fm6/Ab C6/E D7 G1/9) G7(9)

C6/E Dm7 G/F C6/E Cm6/Eb Dm7 G/F C6/E Eb<sup>o</sup> Meu caro amigo me perdoe, por favor Se eu não lhe faço uma visita Mas como Eb° Dm7 G/F C6/E Cm6/Eb Bm7(b5) E7(b9) Am Am/G agora apareceu um portador Mando notícias nessa fita Aqui na terra 'tão jogando D7(9) G/F C6/E Dm7 G/F A7(b9) Eh9 futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol A<sup>7</sup><sub>4</sub> (b9) A7(b9) D7(9) / Fm6/Ab Em7(b5) / Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá pre-ta Muita mutreta pra C6/G A7(b9) D7(9) G7(13) Gm6/Bb A7(b9) D7(9) G7(13) a situação. Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça. E a gente vai tomando que, Gm6/Bb D7(9) G7(13) C<sub>2</sub> / C6/E Ebo Dm7 G/F A7(b9) também, sem a cachaça Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo eu não pretendo provocar

C6/E Cm6/Eb Dm7 G/F C6/E Ebo Dm7 G/F C6/E Nem atiçar suas saudades Mas acontece que não posso me furtar A lhe Am/G F#m7(b5) B7 Em7(b5) Cm6/Eb Bm7(b5) E7(b9) Am contar as novidades Aqui na terra 'tão jogando futebol Tem muito samba, D7(9) G/F C6/E Eb\* Dm7 G/F Em7(b5) / muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe A<sub>4</sub> (b9) A7(b9) D7(9) / Fm6/Ab / C6/G A7(b9) dizer que a coisa aqui tá preta É pirueta pra cavar o ganha-pão Que a gente vai Gm6/Bb A7(b9) D7(9) G7(13) Gm6/Bb cavando só de birra, só de sarro E a gente vai fumando que, também, sem um cigarro G7(13) C% / C6/E Eb° Dm7 G/F C6/E Cm6/Eb Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo eu quis até telefonar Mas a tarifa não Dm7 G/F C6/E Eb° Dm7 G/F C6/E Cm6/Eb Bm7(b5) tem graça Eu ando aflito pra fazer você ficar A par de tudo que se passa E7(b9) Am Am/G F#m7(b5) B7 Em7(b5) A7(b9) D7(9) Aqui na terra 'tão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Dm7 G/F Em7(b5) / A<sup>7</sup><sub>4</sub> (b9) A7(b9) Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá D7(9) / Fm6/Ab / C6/G A7(b9) D7(9) G7(13) preta Muita careta pra engolir a transação E a gente tá engolindo cada sapo no A7(b9) D7(9) G7(13) Gm6/Bb A7(b9) D7(9) G7(13) C5 / caminho E a gente vai se amando que, também, sem um carinho Ninguém segura esse rojão C6/E Eb Dm7 G/F C6/E Cm6/Eb Dm7 G/F C6/E Meu caro amigo eu bem queria lhe escrever Mas o correio andou arisco Se me Dm7 G/F C6/E Cm6/Eb Bm7(b5) E7(b9) Am Am/G permitem vou tentar line remeter Noticias frescas nesse disco Aqui na terra 'tão  $F\#m7(b5) \hspace{0.5cm} B7 \hspace{0.5cm} Em7(b5) \hspace{0.5cm} A7(b9) \hspace{0.5cm} D7(9) \hspace{0.5cm} G/F \hspace{0.5cm} C6/E \hspace{0.5cm} \underline{E}b^o \hspace{0.5cm} \underline{D}m7$ jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, noutros dias G/F Em7(b5) / A7(b9) / A7(b9) / D7(9) / Fm6/Ab bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá pre-ta A C6/G A7(b9) D7(9) G7(13) Gm6/Bb A7(b9) D7(9) Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis Gm6/Bb A7(b9) D7(9) G7(13) C5 aproveita pra também mandar lembranças A todo o pessoal Adeus





Copyright 1976 by TREVO EDITORA MUSICAL LTDA Rua Lisboa, "4 - São Paulo, SP — Brasil, Todos os direitos reservados

# Morena de Angola

CHICO BUAROUE

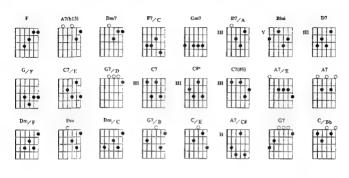

D7  $_{Gm7}$   $_{G/F}$   $_{C7/E}$   $_{G7/D}$   $_{C7}$   $_{C8^{\circ}}$   $_{F}$  /  $_{A7/E}$   $_{A7}$   $_{Dm/F}$   $_{Ser6}$  que ela meve o chocalho ou o choculho é que mexe com e-la Será que a morena cochila

à cabi——dela Sera que esqueceu da galinha e ficou batucando na pane-la Será que no meio da

Dm/F Dm ^\*E A7 Dm Dm/C G7/B G7/D C/E A7/C# Dm7 G7

mata, na moita, a monona inda choca—lha Será que ela não fica afoita pra dançar na chama da

A7(b13) Dm7 F7/C Gm7 D7/A Bb6 D7 Gm7 G/F C7/E G7/T ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Bengue—la Será que tá no remelexo e abandonou

C7 C# F / A7/E A7 Dm/F Dm A7/E A7 Dm/C G7/B meu peixe na ige-la Será que quando fica choca põe de quarentena o seu choca—iho Será Será -

Dm7 F7/C Gm7 D7/A Bb6 D7 Gm7 G/F C7/E G7/D C7 C#° F C7(#5) F A7(b13) Dm7 F7/C

Gm7 D7/A Bb6 D7 Gm7 G/F C7/E G7/D C7  $C4^o$  F C7(#5) amarrado na cane—la Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com e-la

F A7(b13) Dm7 F<sup>7</sup>/C Gm7 D<sup>7</sup>/A Bb6 D7 Gm7 G/F C<sup>7</sup>/E G<sup>7</sup>/D C<sup>7</sup> C<sup>#</sup> F C<sup>7</sup>(#5) F Iá iá iá iá iá lá iá iá lá lá lá lá lá nó morena de

A7(b13) Dm7 F7/C Gm7 D7/A Bb6 D7 Gm7 G/F C7/E G7/D C7 C#0 Angola que leva o chocalho amarrado na cane----la Morena, bichinha danada, minha camarada do





Copyright 1980 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil, Todos os direitos reservados.

## Não fala de Maria

CHICO BUARQUE

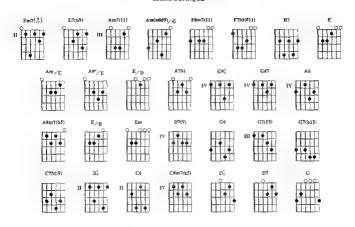

/ / Em7( $^{\circ}_{11}$ ) / / E7(b9) / / Am7(11) / Am(add9)/G / Não fala de Maria Maria lembra mar Que lembra aquele dia Que não é borr

F#m7(11) / F7M(#11) / Em7(\*1) / / E7(b9) / / Am7(11) / lembrar Que dia, que tristeza Que nonte, que agonia Que puxa a correnteza E traz

Am(add9)/G / F#m7(11) / B7 / E / / / Am/E / / Aff\*/E /
a maresia E bate aquele vento Que lembra um assobio Que lembra um sofrimento

/ /B7 / / Em7( $^{6}_{11}$ ) / E $^{2}$  / E $^{2}$  (11) / Que eu não merecia Não fala não, te esconjuro Que só de imaginar O tempo fica escuro E o

A7M / / G#2 / G#7 / A6 / / / A#m7(b5) / / E/B /
Maria E aí não lembro não A coisa fica séria É como um turbilhão Fazendo uma miséria No meu

B7 / Em / D7(9) / G6 / / / G7(13) / G7(b13) / C7M(9) / / B1 / B7 / Cora-ção Que faz lembrar Maria E aí não lembro não A coisa fica

C6 // / C#m7(b5) / / D $_4^7$  / D7 / G séna É como um turbilhão Fazendo uma muséria No meu co-ra-ção





Copyright 1970 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados

## Nego maluco

EDU LOBO E CHICO BUARQUE

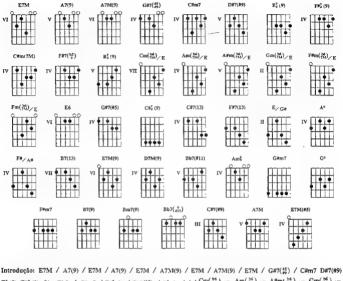

Introdução: E7M / A7(9) / E7M / A7(9) / E7M / A7M(9) / E7M / A7M(9) / E7M / G#7(#3) / C#m7 D#7(#9) E2(9) F#2(9) C#m(7M) / C#m7 / F#2(9) / F#7(\frac{\psi}{\psi}) / B2(9) / / \ Cm(\frac{\psi}{\psi}) \ E Am(\frac{\psi}{\psi}) \ E Am(\frac{\psi}{\psi}) \ E Am(\frac{\psi}{\psi}) \ E Gm(\frac{\psi}{\psi}) \ E F#m(\frac{\psi}{\psi}) \ E F#m(\psi) \ E F#m(\frac{\psi}{\psi}) \ E F#m(\psi) \ E F#m(\frac{\psi}{\psi}) \ E F#m(\frac{\psi}{\psi}) \ E F#m(\frac{\psi}{\psi}) \ E F#m(\frac{\psi}{\psi}) \ E F#m(\frac{\p

E6 / A7(9) / E6 / A7(9) / E6 / A7(9) / E7 A7(9) / G#7(#5) / / C#1/(9) / Eu tava jogando vin—te e um Um nego maluco apa—receu Vinha

/ E7M(9) / A7M(9) / D7M(9) / B $_4^3$ (9) B7(13) E6 / A7(9) / E6 / A7(9) / E6 o samba era meu Pintou sara justa no salio Po

/ A7(9) / G#7(#5) / / C#<sup>2</sup>(9) / C#7(13) / F#7(13) <sup>E</sup>/G# A° <sup>F#</sup>/A# B<sup>2</sup>(9) culpa daquele fa—riseu Dando, batendo no mesmo bordão Tor

E7M(9) / Bb7(#11) / A7M(9) / Am; / G#m7 / G° B7(13) da banda do jazz aqui, toma aqui. Toma que o samba é teu Sou / Bm7(9) / Bb7(\*\*) / A7M(9) / Am\* / G#7(#5) / C#7(#9) / F#7(13) jamais me ape-teceu co-nheço o rapaz Tenho Não  $\operatorname{Cm}\left(\frac{b6}{7M}\right)_{/E}\operatorname{Am}\left(\frac{b6}{7M}\right)_{/E}\operatorname{A\#m}\left(\frac{b6}{7M}\right)_{/E}\operatorname{Gm}\left(\frac{b6}{7M}\right)_{/E}\operatorname{Cm}\left(\frac{b6}{7M}\right)_{/E}\operatorname{Am}\left(\frac{b6}{7M}\right)_{/E}$ E es-se sam-ba não é meu  $A^{\#m}(\frac{b6}{2h})_{E} Gm(\frac{b6}{2h})_{E} Fm(\frac{b6}{2h})_{E} Cm(\frac{b6}{2h})_{E} A^{\#m}(\frac{b6}{2h})_{E} Gm(\frac{b6}{2h})_{E} F^{\#m}(\frac{b6}{2h})_{E} Fm(\frac{b6}{2h})_{E}$ Bb7(\*11) / A7M / G#7(#5) / C#m7 / F#1/9) / B1/9) / B7(13) / E7M / Bb7(#11) / A7M / G#7(#5) / C#m7 /  $F\#_{2}^{1}(9) / B_{1}^{2}(9) / B7(13) / Cm(\frac{b6}{7M})_{E} Am(\frac{b6}{7M})_{E} A\#m(\frac{b6}{7M})_{E} Gm(\frac{b6}{7M})_{E} F\#m(\frac{b6}{7M})_{E} Fm(\frac{b6}{7M})_{E} / / E7M(\#5)$ Nego maluco E7M A 7(9) E7M A 7(9) E7M E7M A 7M(9) E 7M A 7M(9) G#7(#5) C‡m7 E 7 (9) F#4(9) D#7(#9) C#m(7M) F#7(9) F:7(55) B 7 (9) C#m7 르븐 Cm(\$67M)/E Am(\$67M)/E Asm(\$\frac{16}{7M}\$)/E Gm(\$\frac{16}{7M}\$)/E F\$\frac{1}{2}m(\$\frac{16}{7M}\$)/E Fm(\$\frac{16}{7M}\$)/E 9 € E 6 A 7(9) E 6 A 7(9) jo - gan-do Eu ta - va vin tim

Pin- tou sai

jus - ta

no sa

Ião





Copyright 1994 by Loop WUSIC, PRODUÇUES ANTIS IR.AS LETIA
Avenida Ru Barbosa, 300/1501 - Rio de Janeiro, RI — Brasil Todos os dieretos reservados.
Copyright 1994 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS L.TDA.
Avenida Ataullo de Paiva, 135/1506 - Rio de Janerro, RI — Brasil. Todos os dieretos reservados.

## Noite dos mascarados

CHICO BUAROUE

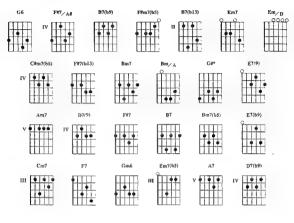

/ Bm7 / Bm / A / G#\* / F#7(b13) / Bm7 E7(9) Am7 D7(9) G6 / F#7/ A# / B7(b9) / Procu—ram os seus na—morados Perguntan—endo assum: Quem é você, di—ga

/ / F#m7(b5) / B7(b13) / Em7 / Em/ D / C#m7(b5) / F#7(b13) / Bm7 / Bm/ A / logo Que eu que——ro saber o seu jogo Que eu que——ro morrer no seu bloco

Am7 / D7(9) / G6 / / / B7 / // Bm7(b5) / E7(b9) / Am7 Νᾶο tenho um τοκίλο Fui pona-estandar—te Νᾶο sei mais dançar Eu, modés—tia à par—te Nasci

/ // Cm7 / F7 / Gm6 / Em7(b5) / A7 / / / Am7 / D7(9) /
pra sambar Eu sou tão meni—na Meu tempo passou Eu sou Colombi—na Eu sou Pierrot Mas

/ Bm/7 / Bm/A / G#° / F#7 / Bm/7 E7(9) Am/7 D7(9) G6 / F#7/A# /
normal Dci—xc a festa a—cabar Dci—xc 0 barco confer Dci—xc 0 dta raiar Oue hoie eu sou

/ Am7 / D7(9) / Bm7 / E7(b9) / Am7 / D7(b9) / G6 /// /  $F^{\#7}$  / A# quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Laı—a

#### Noite dos mascarados



te - nho um pan - dei - ro

Eu

Só

sou tão me - ni - na Meu tem-po pas-sou

que - to Vio - lan

Fu

En

zom - bo do\_a- mor

ci pra sam - bar



### Nosso bolero

CARLINHOS VERGUEIRO E CHICO BUARQUE



Am7(b5) // D7(b9) // Gm7 / / / Gm(b6) / / D/F# / Dm/F / Em7(9) / a cora—gem Foi tão bonito você me emprestar a vota assum

 $Eb7M(9) \ / \ Dm7(b5) \ / \ / \ G7(b13) \ / \ / \ Cm7(9) \ / \ / \ Dm7(9) \ / \ / \ Ebm7(9)$  Ver que eu não tinha saída e seguir por onde eu vitin

/ / Ab2 (9) / Ab7(9) / Dm7(9) / / G7(13) / / C7(13) / / C7(13) / / Como eu adoro você você sorii Quando sabemos que

Fi (9) / F7(  $^{\text{NS}}_{13}$  / Bb7M / // Ebm6/Bb / // Bb7M / // aqui Termina nossa via——gem





Copyright 1986 by BMG PUBLISHING BRASIL LTDA

Avenida das Américas, 500/Bloco 12 - Rio de Janeiro, RI — Brasil Todos os direitos reservados

Copyright 1986 by MAROLA ELIÇÕES MUSICALS LTDA

Avenida Ataalfo de Paiva, 139/506 - Rio de Janeiro, RI — Brasil Todos os direitos reservados

## O malandro

KURT WEILL E BERTOLT BRECHT / versão livre de CHICO BUAROUF G7 (9) G7(#5)

Am7(9)

Dm7(9) A7(b13)



Songbook [] Chico Buarque G7(#5) / Am7(9) / Eb\* / Dm7(9) / C#° / G<sup>2</sup>(9) // / C<sup>6</sup> / G#7(13) Pega o lá—pis Soma os ca—nos Passa os da—nos Pro dis—tribujdor / C#% / / D#m7(9) / A#7(b13) / G#2(9) / / C#% / G#7(#5) / A#m7 / Mas o frete Vê que ao to----do Há engo----do Nos panéis  $E^{o}$  /  $D^{\mu}m7(9)$  /  $D^{\sigma}$  /  $G^{\mu}(9)$  / /  $C^{\mu}$  /  $G^{\mu}7(13)$  /  $C^{\mu}$  / / Do alambi que Da um trambi que De cem mil réis O usineiro Nessa D#m7(9) / A#7(b13) / G#2(9) // / C#6 / G#7(#5) / A#m7 / E° / D#m7(9) / lu—ta Grita (pon—te que partiu) Não é idio—ta Trunca a no—ta D° / G#7(9) // C#6 /G#7(13) / C#6 // D#m7(9) /A#7(b13) / G#7(9) // Lesa o Ban—oo Do Brasil Nosso banco Tá cota—do No merca—do / C#\$ / G#7(#5) / A#m7 / E° / D#m7(9) / D° / G#¾ (9) // / C#\$ / A7(13) Exterior Então ta—xa A cacha—ça A um pre—ço Assusta—dor /// Em7(9) / B7(b13) / A<sup>7</sup><sub>4</sub>(9) // D<sup>0</sup><sub>4</sub> / A7(#5) / Mas os ianques Com seus tan----ques Têm bem mais O que fazer E Bm7(9) / F° / Em7(9) / D#° / A<sup>7</sup>(9) / / D\$ / A7(13) / D\$ / / / Em7(9) / prof-bem Os solda-dos Alia-dos De beber A cachaca Tá para—da B7(b13) / A<sub>4</sub><sup>2</sup>(9) / / D<sub>7</sub><sup>4</sup> / A7(#5) / Bm7(9) / F° / Em7(9) / D#° / Rejetta—da No barril O alambi—que Tem chili—que Contra o A<sub>4</sub>(9) // D<sub>5</sub> /A7(13) / D<sub>5</sub> // Em7(9) /B7(b13) / A<sub>4</sub>(9) // Ban-co Do Brasil O usineiro Faz baru-lho Com orgu-lho De pro-dutor D; / A7(#5) / Bm7(9) / F° / Em7(9) / D#° / A7(9) / / D9 / Bb7(13) / Mas a su-a Raiva ce-ga Descarre-ga No carregador Este Eb\$ // Fm7(9) / C7(b13) / Bb2(9) // Eb\$ / Bb7(#5) / Cm7(9) / Gb0 / gra-ga Mas o fre-te Como é que faz? O galego Tá aperta-do / Bb<sup>2</sup><sub>4</sub>(9) // Eb<sup>2</sup><sub>5</sub> / Bb7(#5) / Cm7(9) / Gb<sup>2</sup> / Fm7(9) / E<sup>2</sup><sub>6</sub> / Bb<sup>2</sup><sub>4</sub>(9) // Pro scu la-do Não tá bom Então dei-xa Congela-da A mesa-da / Eb\$ / C7(13) / F\$ /// Gm7(9) / D7(b13) / C2(9) // / F\$ /

 Do
 garçom
 O
 garçom vê
 Um
 malan
 dro
 Sai gritan
 do
 Pega
 Iadrão

 C7(#5) /
 Dm7(9) / Ab° / Gm7 / F8° / C² (9) /
 C² (9) /
 C7(9) /
 F
 F
 Iadrão
 F
 Julgado e condenado cuipa
 do Pela situação







## O meu guri

CHICO BUAROUE

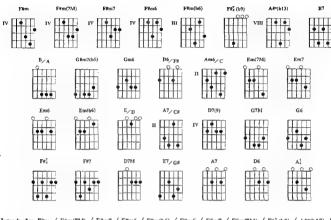

 $Introdução: \ F\#m \ / \ F\#m(7M) \ / \ F\#m7 \ / \ F\#m6 \ / \ F\#m6 \ / \ F\#m6 \ / \ F\#m(7M) \ / \ F\#i_1(b9) \ / \ A\#o(b13) \ /$ 

B/A / G#m7(b5) / Gm6 / D6/F# / Am6/ $_{\rm C}$  / B7 / Em(7M)  $_{\rm Em7}$  com cara de fome E eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando, não sei lhe explicar como fui levando Em(b6) / E/D / / / A7/C# Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice ele um dia me disse Que chegava lá D7(9) / G7M / G6 / F#1 / F#7 / D7M / Gm6 / E7/G# /// Em7 / A7 Olha aí Olha aí, ai o meu guri, olha aí Olha aí, / D6 / F#7 / B7 B/A G#m7(b5) meu guri. E ele chega. Chega suado e veloz do batente E traz sempre um presen-te pra me encabular / Am6/C / B7 / Em(7M) Tanta corrente de ouro, seu moço Que haja pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa Em(b6) / E/D já com tudo dentro. Chave, caderneta, terço e patuá. Um lenço e uma penca de documentos. Pra finalmente / D7M / Gm6 / E7/G# /// Em7 / A7 / D6 / eu me identificar, olha aí Olha aí, ai o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu gun

```
B/A / G#m7(b5)
E ele chega Chega no morro com o carregamento Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador
                                  Am6/C / B7 / Em(7M)
Rezo até ele chegar cá no alto Essa onda de assaltos tá um horror Eu consolo ele, ele me consola
                   Em(b6) / E/D
Boto ele no colo pra ele me ninar De repente acordo, olho pro lado E o danado já foi trabalhar, otha
/ D7M / Gm6 / E7/G# /// Em7 / A7 / D6 / F#7 / B7 af Olha ai, at o meu guri, olha ai Olha ai, é o meu gurt E ele chega Chega
                B/A
                         / G#m7(b5) /
                                                         Gm6 / D6/F#
estampado, manchete, retrato Com venda nos olhos, legenda e as iniciais
                                                                      Eu não entendo essa
        / Am6/C / B7 / Em(7M) / Em7 / Em6 /
gente, seu moço Fazendo alvoroço demais O guri no mato, acho que tá rindo Acho que tá lindo
                                          / / A<sup>7</sup>/C# / Am6/C / D7(9) /
de papo pro ar Desde o começo, eu não disse, seu moço. Ele disse que chegava lá
   G7M / G6 / F#1 / F#7 / D7M / Gm6 / E7/G# /// Em7 / A7 /
Olha aí, olha aí Olha aí, ai o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu
D6 / A7 / D7M / Gm6 / E7/G# /// Em7 / A7 / D6 / A7 / guri Olha aí, ai o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri ·
          F#m
                               F#m(7M)
                                                  F#m7
                                                                     F#m6
                       F# m6
                                                             F#7(>9) A# °(>13)
        F#m(>6)
                                    F∮m7
                                                  F$m(7M)
        B 7
                                   B/A
                                                            G#m7(>5)
                                                                              G m6
       Quan-do, seu mo-ço, nas-ceu meu re-ben-to Não e-ra_o mo-men - to de-le re-ben-tar
       D 6/F#
                                                                             B 7
                                                           A m6/C
         Já foi nas-cen-do com ca - ra de fo-me_E_eu não ti-nha nem no - me pra lhe dar
       Em(7M)
                                 Em7
                                                                           E m( )6)
                                                  E mó
                                                 Fui as-sım le-van-do e-le_a me le-var
       Co- mo fui le - van- Jo, não set she_ex- pli - car
```





Copyright 1981 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA Aven da Ataulfo or Phys., 135:1506 - Red de Janeiro, RJ — Brasil Todos as cineiros resen ados

### Pois é

#### ANTONIO CARLOS JOBIM E CHICO BUARQUE



Bb<sup>2</sup><sub>4</sub>(<sup>9</sup><sub>13</sub>) / / Bb<sup>7</sup>(<sup>99</sup><sub>13</sub>)



Copyright 1970 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP — Brasil. Todos os direitos reservados.

:b

# Piano na Mangueira

ANTONIO CARLOS JOBIM E CHICO BUAROUE

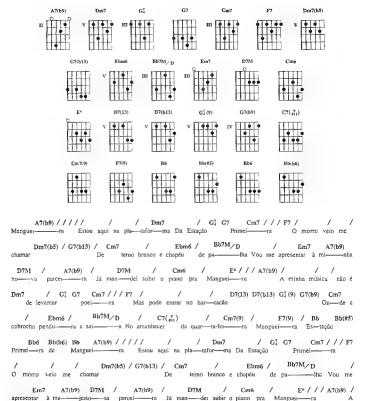

```
Songhook 

Chico Buarque
/ / Dm7 / G_4^7 G7 Cm7 / / F7 / / / Iminha música não é de levantar poei——ra Mas pode entrar no bar—racão
                                                           / D7(13) D7(b13)
G<sub>4</sub><sup>2</sup>(9) G7(b9) Cm7 / Ebm6 / Bb7M/D / C7(°) / Cm7(9) /
         On de a cabrocha pendu—ra a sai — a No amanhecer da quar—ta-fei—ra
     F7(9) / Bb Bb(#5) Bb6 Bb(b6) Bb Bb(#5) Bb6 Bb(b6) Bb Bb(#5)
Manguei—ra Es-tação Primei—ra de Manguei—ra Manguei—ra Manguei—ra
    Bb6 Bb(b6) Bb
Manguei—ra Manguei—ra...
               X A7(69)
         Man-guei
       D<sub>m7</sub>
                                 G^{7}
                                      G 7
                                                  Cm7
         ma Da_Es - ta - ção
                                         Pri - mei
                                                                     ra
       F 7
                                                   D m7(65)
                                                                     G 7(513)
                                         cha - mar
             O mor - ro
                       vei - o me
                             Ebm6
                                            Bb7M/D
       C m7
                                                                   Em7
                                                                            A7(>9)
                                    de pa - Iha Vou me_a-pre - sen - tar à mi - nha no -
       ter - no bran-co_e cha - péu
                                                                   à ma - jes - to -
       D7M
                          A7(69)
                                              D7M
                                                                  C m6
            va
                par - cei
                                     Ja man - dei su-bir o pi - a - no pra Man - guei -
            50
       E°
                                           A 7(69)
```

mú - st - ca



Copyright 1991 by JOBIM MUSIC LTDA

Rua Visconde de Piraja, 444/1320 - Rio de Janetrus, RJ — Brasal Todos os direttos reservados

Copyright 1991 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.

Avenida Ataulfo de Paiva. 139/1506 - Rio de Janetro, RJ — Brasil Todos os direttos reservados.

## Primeiro de maio

MILTON NASCIMENTO E CHICO BUARQUE

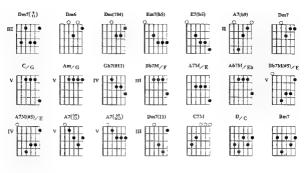

ama-nhã

```
Introdução: Dm7(%) / / /
A7(b9) / Dm(7M) / / Dm7 / / C/G / / Am/G / Gb7(#11) / Bb7M/F / /
na mo ra da logo ali E vai sorrin do, vai afli to Pra mos-trar,
A7M/E / / / Ab7M/Eb / / / / / Em7(b5) / / / Bb7M(#5)/E A7(#5)/E A7(#5)
             Que hoje ele é senhor das suas mãos E das fer-ra-----tas
Dm6 / / Dm(7M) / Dm6 Dm(7M) Em7(b5) / / / / E7(b5) / / / A7(b9) /
Quan-do a si-re-ne
                 não apita Ela acorda mais bo-ni-ta Sua pe-le é su---a
Dm(7M) / / Dm7 / / C/G / / Am/G / Gb7(#11) / Bb7M/F / /
chi ta, seu fustão E. bem ou mai, é o seu ve-lu-do É o tafetá
                                                    que Deus
  A7M/E / / Ab7M/Eb / / / /// Em7(b5) / / / Bb7M(#5)/E A7M(#5)/E
                é bendi-to o fruto do suor Do traba-lho
Ho----je eles hão de consa--grar
                                         O di-a inteiro pra se
Em7(b5) / / / / A7(10) / Dm(7M) / / Dm7 / / C/G / // Am/G / Gb7(#11) / Bb7M/F
               E---le, o arte-são Faz dentro de-la a sua o---fi-ct---na E
/ // A7M/E / // Ab7M/Eb // / // Em7(b5) / // Bb7M(#5)/E A7M(#5)/E
ela, a tece-15 Vai fi-ar nas malhas do seu ven-tre O ho-mem de
A7( b9 Dm7(11)
```





Copyright 1977 by NASCIMENTO EDIÇÕES MUSICAIS, LTDA (Administrada por EMI SONGS DO BRASIL EDIÇÕES MUSICAIS LTDA) Prate de Flamerigo, 2001/5° Rio de Janerio, RJ—Brasil Todos os direttos recercidos. Copyright 1977 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA Ru Lisbox, 74 - São Partio, 59 — Brasil Todos os direttos reservados.

# Qualquer canção

CHICO BUARQUE

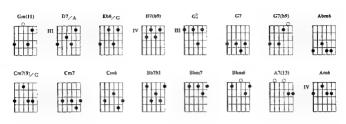

```
Gm(11) / / D7/A / / Eb6/G / / D7(b9) / / GI / G7 / G7(b9) / /
Qualquer canção de amor É uma canção de amor Não faz brotar amor
Abm6 / / Cm7(9)/G / / Cm7 / / Cm6 / / Bb7M / / Bbm7 / Bbm6 /
            Po-rém, se essa canção Nos to-ca o co-ração
aman---tes
A7(13) / / Am6 /// Gm(11) / //// / / / D7/A // Eb6/G / /
amor brota melhor E an-tes Qualquer canção de dor Não bas-ta a um
/ D7(b9) / / G7 / G7(b9) / / Abm6 / / Cm7(9)/G / / Cm7 / /
so-fredor Nem cer----ze um co---ração Ras-ga------do Po--rém, 'inda é
 Cm6 // / Bb7M // / Bbm7 / Bbm6 / A7(13) / / Am6 // / Gm(11) / / / /
melhor So-trer em dó menor Do que você sofrer Ca-ta-do
///// / D7/A /// Eb6/G / / D7(b9) /// G1 / G7 /
Qualquer canção de bem Al-gum misté-rio tem É o grão, é o ger-me, é o
G7(b9) // Abm6 / / / Cm7(9)/G / / Cm7 / / Cm6 / / Bb7M / / Bbm7 /
gen Da cha----ma E essa canção também Cor-rói como convém
Bbm6 / A7(13) / / Am6 / / Gm(11) / / / / /
  O co-ração de quem Não a----ma
```



1

į

## Roda viva

CHICO BUARQUE



roda pião O tempo rodou num ins—tanie Nas voltas do meu cora—tão O samba, a viola, a ro—seira Um

/ / F#7 / Em7 A7(9) D7M D6 C#7 / F#7 / B7(9) /
d.a a fogueira queimou Foi tudo ilusão passagei—ra Que a brisa primeira levou No peito a saudade

Em7 / A7(9) / D7M / F#7 / Bm7 / C#7 / F#7 ati—va Faz força pro tempo parar Mas eis que chega a ro—da vi—va E carrega a saudade pra 14...

F#7 / Bm7 / / / / Bm/A / Em7 / A7(9) / Am7
Roda mundo, roda gigan——te Rodamoinho, roda pião O tempo rodou num voltas do meu coração / F#7 / Bm7 / 7 / Bm/A / Em7 / A7
Roda mundo, roda-gigan—te Rodamoinho, roda pião instan—te Nas voltas do meu coração Am7 D7(9) G6 F#7 / Bm7 tempo rodou num instan-te Nas voltas do meu coração S B m7 G 7(9) Bm7 Tem di-as que a se Co - mo quem £111 ΔII mor - reu A - té não po - der con - tra\_a cor - ren re re - sis - fir Não quer mais sat - a,\_a mu - la Ia ro - dar. não se - nhor o - la. a ro - sei ra Um di-aa fo - guei - ra Em7 A 7(9) D7M D 6 A gen-te es - tan - cou de re - pen foi o mun do en - tão que cres - ceu Na vol - ta do bar - co\_6 que sen Não pos - so fa - zer se - re - na te O quan - to dei - xou de cum-prir ta ro - da de sam-ba\_a - ca - bou Foi tu - do i - lu - são pas - sa - gei Oue\_a bri - sa pri - mei - ra le - vou ⊕ A 7(9) F#7 B 7(9) A gen - te voz a - ti V3 No nos-so des - ti - no - va\_A mais lin - da ro - sci - ra que há Faz tem - po que\_a gen - te cul - ti A gen - te to - ma\_a\_i - ni cía - ti va Vi - o - la na ru - a,\_a can - lar No pei-to\_a sau - da - de ca - ti V2 Faz for- ça pro D 7M C#7 F27 F#7 Mas eis que che - ga\_a ro - da vi - va\_E car-re-ga\_o des - ti-no pra lá Ro-da Mas eis que che - ga\_a ro - da vi - va\_E car-re-ga\_a ro - sei-ra pra lá Ro-da Mas eis que che - ga a ro - da vi - va E car-re-ga a vi - o - la pra lá Ro-da R m7 E m/G R m/A mun - do, ro - da - gi - gan Ro-da-mo - i - nho, ro - da pi - ão O tem-no ro te mun - do, ro - da - gi - gan ŧċ Ro-da-mo - i - nho, ro - da pi - ão O tem-no mun - do. ro - da - gi - gan Ro-da-mo - i - nho, ro - da pi - ão te O tem-po ro -6:6 3 vezes dour num Nas vol- tas do meu co - ra - ção Α gen - te 100 - 7.00 te dou num ins - tan tc Nas vol+tas do meu co - ra - cão A to - da da dou num ins - tan te Nas vol-tas do meu co - ra - ção O sam-ba,\_a vi-



# Samba para Vinicius

TOQUINHO E CHICO BUARQUE A7(13)

A<sub>4</sub> (9)

A7(9)

Em7(9)

Dg

E7(9)

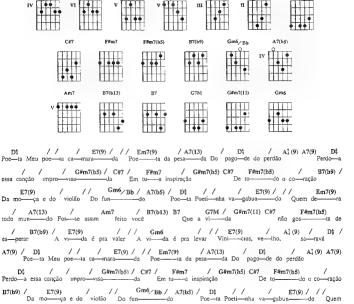

Em7(9) / A7(13) / Am7 / B7(b13) B7 G7M / G#m7(11) C#7 F#m7(b5) E7(9) / / Gm6 / / E7(9) / A2 (9) / E7(9) A vi—da é pra levar Vini—cius, ve—lho. sa—ravá A vi—da é pra

/ // Gm6 / // E7(9) / A<sup>7</sup><sub>4</sub>(9) / valer A vi-da é pra levar Vini-cius, ve-lho, sa-ravá...



G#m7(11) C#7

não

da

F\$m7(65)

- ta de\_es-pe-ran

B7(69)

A vi -

G7M

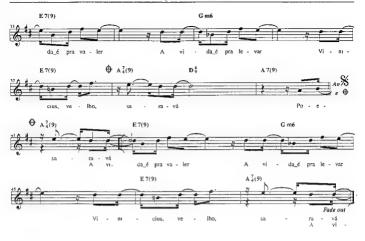

Copyright 1974 by TONGA EDITORA MUSICAL LTDA.
(Administrada por BMG PUBLISHING BRASIL LTDA.)
Avenda das Américas, 50078loco 12. - Rio de Janeiro, RJ — Brasil. Todos os direitos reservados

# Se eu fosse o teu patrão

CHICO BUARQUE



/ D7/A / D7/F# / F° / Em7 / D/A Os homens contant: Eu te adivinha—va E te cobiça—va E te arremata—va em leilão Te ferrava a bo—ca, / A7 / D // D7/A / D7/F# / Fo morena Se eu fosse o teu patrão Ai, eu te trata-va Como uma escra-va Ai, eu não te da-va /Em7 / D/A / A7 / D// / D7/A / D7/F# perdão Te rasgava a rou-pa, morena Se eu fosse o teu patrão Eu to encarcera-va Te acorrenta-va / Em7 / D/A / A7 Te atava ao pé do fogão Não te dava so-pa, morena Se eu fosse o teu patrão Eu te encurrala-va / D7/F# / D7/A / D7/F# / Fº / Em7 / D/A / A7
tu quebra—va E tu desmonta—va E tu não presta—va mais, não Eu comprava ou—tra morena Se / D////// D / D7 / / G// eu fosse o teu patrão As mulheres cantam: Pois eu te paga-va direito Soldo de cidadão Punha /  $D_A$  / A7 /  $D_B$  / D/A / A7 / D // D7 / / G //
Tu nem repuru—vu, moreno Na tua maldição E tu só pega—va veneno Beijando a minha mão Ódio /  $D_A$  / A7 / D // D7 / / G // / te brota—va, moreno Ódio do teu irmão Teu filho pega—va gangrena Raiva, pes—te e sezão Cólera  $^{12}\mathrm{D}/_{\mathrm{A}}$  /  $^{12}\mathrm{A}^{7}$  /  $^{12}\mathrm{D}$  /  $^{12}\mathrm{D}^{7}$  /  $^{12}\mathrm{D}^{7}$  /  $^{12}\mathrm{C}$  /  $^{12}\mathrm{C}$ / D // / D7 / / afaga-va, moreno Como se afaga um cão Eu sempre te da-va esperança De um futu-ro bão Tu / D/A / A7 / D ///D7 /////// me idolatra-va, criança Se eu fosse o teu patrão





Copyright 1978 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA Rua Lisbou, 74 - São Paulo, SP — Brusil Todos os direitos reservados

### Sobre todas as coisas

EDU LOBO E CHICO BUAROUE

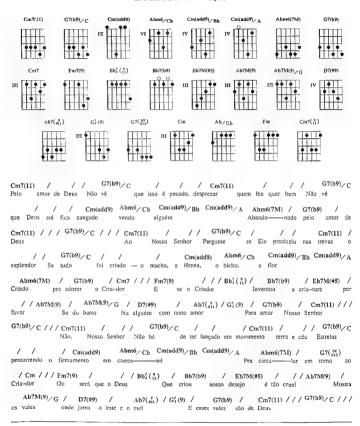

Songbook C Chico Buarque G7(b9)/C Cm7(11) / / G7(h9)/C / / Cm7(11) / / / que isso é pecado, desprezar Pelo amor de Deus Não vê quem lhe quer bem Não vê / / Cm(add9) Abm6/Cb Cm(add9)/Bb Cm(add9)/A Abm6(7M) / G7(b1) alguém Abando---nado pelo amor de que Deus até fica zangado vendo Ab/Gb / / Fm / / Cm / / Cm7(%) Deus Sobre todas as coisas C m7(11) G7(59)/C C m7(11) Não Pe-lo\_a-mor de Deus Não vê que\_is-so\_é pe-ca-do, des-pre-zar quem lhe quer bem Ao Nos-so Se-nhor Per - gun - te se\_E-le pro-du-ziu nas tre-vas o\_es-plen-dor Cm(add9) Abm6/Cb Cm(add9)/B Cm(add9)/. G7(99)/C Deux a - té fi - ca zan - ga - do ven - do\_al - guém cri - a - do\_o ma - cho,\_a fé - mea,\_o bi - cho,\_a fior vĉ que tu - do foi G7(9) C m7(11) G7(69)/C C m7 A pm6 (7M)







Copyright 1983 by LOBO MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Avenida Rui Barboxa, 3001/401 - Rio de Janetro, R. — Brasil, Todos os director reservados
Copyright 1983 by MAROLA EDIÇÕES MUSICALS LTDA.
Avenida Ataulfo de Parva, 1791/905 - Rio de Janetro, R. — Brasil Todos os directos reservados

## Suburbano coração

CHICO BUAROUE

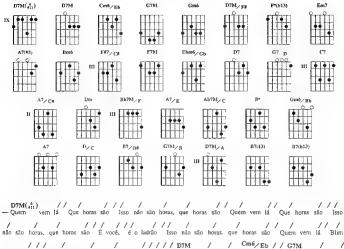

— Quem vem 1á Que horas são Isso não são horas, que horas são Quem vem 1á Que horas são Isso não são horas, que horas são Quem vem 1á Que horas são Isso não são horas, que horas são Quem vem 1á Blanca de são Quem vem 1á Blanca

/ Gm6/Bb / A7 D7M / Cm6/Eb / G7M / Gm6 / D7M/F# /
no tapete coração Quando aumentar a fita As línguas vão falar Que a dont
/ F\*(b13) // Em7 / / A7(#5) // Bm6 / / F#7/C# // F7M / Ebm6/Gb /

/  $F^0(b13)$  // Em7 // A7(#5) // Bm6 / / F#7 /C# // F7M / Ebm6/ Gb // em vis.— unea vai casar Se enroscam persianas Louças se partirão

Cm6/Eb / / D7 / / G7/D / / C7 / A7/C# / Dm //
O amor está tocan—do O suburbano coração Será que o amor não tem programa

Bb7M/F / / A7/E / / A7/C# / / Ab7M/C // B° / / Gm6/Bb / A7 D7M

Ou ama com pai-xão Mulher virando no sofá Sofá virando cama coração

1 / Gm6 / D7M/F# Ou perde a condução / D/C / / G7M / Fo(b13) / / O amor já vai embora Será que não repa-ra A Em7 // B7/D# // G7M/B / / Gm6/Bb // D7M/A B7(13) / B7(b13) Bm6 o tem Vergonha Que tanta cerimô-nia Se a dona já não tem Quem vem lá Ouem vem lá Isso não são horas do seu co-ra-cão D 7M(:11) -Ouem vem Iá Que ho-ras são Is-so não são ho-ras, que ho-ras são Ouem vem lá È vo - cê é o la - drão Is-so não são ho-ras, que\_ho-ras são Ouem vem lá Oue ho - ras cňa Is - so não são ho - ras, que ho- ras Blum blem blåo is - so não são ho - ras, que\_ho - ras são D 7M C m6/E C 7M G m6 D7M/F# ca - sa\_cs-tá bo - ni - ta A do-na es-tá de - mais A úl-ti-ma vi-Quan-do\_au-men-tar a fi - ta As Iín-guas vão fa - Iar Oue\_a do-na tem vi-F °(613) A 7(#5) F#7/C# Em7 B m6 to Ouan-to tem - po faz Ba - Jan - cam os ca - bi - des ta E nun - ca vai ca - sar Se en-ros-cam per-si - a - nas F7M E m6/Gb C m6/E D7 Lus-tres se\_a-cen-de - rão O\_a-mor vai pôr os pés No con-ju - ga-do Lou-ças se par-ti - rão O\_a-mor es - tá to - can - do\_O su - bur - ba-no co-ra-ção C7 B 7M/F A 7/C1 D<sub>m</sub> A 7/E sen-te\_em ca - sa Se - rá que\_o\_a- mor se Vai sen - tar no chão Se - rá que\_o\_a-mor não tem pro - gra - ma\_Ou A 7/C# A57M/C R° G m6/Bb A 7 Se - rá que vai dei - var ca - ir A bra-sa no ta - pe-te co-ra-ção



Copyright 1984 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.

Avenida Ataulfo de Paiva, 135/1506 - Rio de Janeiro, RJ — Brasil Todos os direitos reservados.

### Tempo e artista

CHICO BUARQUE



Introdução: C7M ////  $G^{7(\#5)}$ / B / C7M ///  $G^{7}$ / D / B7(b13)/ D# / Am6/E ///// D° / C7M /////  $G^{7(\#5)}$ / B /

 $C7M / / C6 / / G^{7}/D / C47(b5) G^{7}/D / G7 G7M(4) G7(#11) G7(b9) G7(\hat{h}) G7(\hat{h}) G7(\hat{h})$ I---ma-gi---no o ar--tista num an--fi----te---atro On-de o tem---po é a gran---de Db7 / C7M / / / G7(#5)/B / C7M / / / C6 / / / G7/D / / C#7(b5) G7/D / / Ve-io o tem-po o-brar a su-a ar-te Tendo o estre----la G7 G7M(4) G7(#11) G7(b9) G7(") G7(#9) Db7 / C7M / / / G7(#5)/B / C7M / / / C6 11 artis-----ta co-mo re----la Mo-de-lan-do o artista ao G7/B / / Gm6/Bb / / / G7(b9) / / / / Db7 / C7M / / / G7(#5)/B / C7M / / /C6 / G7/B / Gm6/Bb / / / G7(b9) / // / Db7 / C7M / // G7(#5)/B / ru-gas ao re-dor da bo-ca Como con-tra-pe-sos de um sor-ri-so  $C7M / / C6 / / G7/D / C#7(b5) G7/D / G7 G7M(4) G7(#11) G7(b9) G7(<math>^{\circ}_{11}$ ) ves—tin—do a pe-le do ar—tis——ta O tempo ar—re——ba——ta——lhe a G7(#9) Db7 / C7M / / / G7(#5)/B / C7M / / / C6 / / / G7/D / C#7(b5) G7/D // gar---gan---ta O ve-lho cantor su-bin---do ao pal----co Apenas G7 G7M(4) G7(#11) G7(b9) G7( $\frac{9}{13}$ ) G7(#9) Db7 / C7M / / / G7(#5)/B / C7M / / / C6 a-bre a voz. e o tem --po can-ta Dança o tem-po sem

```
/ G7/B / / Gm6/Bb / / / G7(b9) / / / / / Db7 / C7M / / G7(#5)/B /
ces-sar, mon-tan-do O dorso do e-xaus-to baila-n-no
C7M / / C6 / / G7/B / / Gm6/Bb / / / G7(b9) / / / / / /
Trê-mu-lo, o a-tor re-ci-ta um dra-ma Que ain-da es-tá por ser
/ Db7 / C7M / / G7(#5)/B / C7M / / C6 / / G7/D / C#7(b5) G7/D / / G7
                                                        de estre-las Um
                      No
                          an-fi-te-atro, sob o céu
es--cri----to
G7M(4) G7(#11) G7(b9) G7(***) G7(#9) Db7 / C7M / / G7(#5)/B / C7M / / / C6 / / /
con---cer---to eu i----no
                                               On-de, num re-lance, o
G7/D / C#7(b5) G7/D / G7 G7M(4) G7(#11) G7(b9) G7(\frac{9}{15}) G7(#9) Db7 / C7M / / /
tem-po al-can-ce a gló-ria E o ar-tis-ta, o in-fi-ni-to
G7(#5)/B / C7M / / / G7/D / B7(b13)/D# / Am6/E / / / / D° / C7M / / / / G7(#5)/B /
C7M(6) / / / / / / / / /
```







C7M G7(\$5)/B C7M(6)



#### Tanto mar

CHICO BUAROUE



#### 1ª versão

C / / G / / Em / Em / Em / D A7/C# A7 D / / C D
Sei que estás em festa, pá Fico contente E enquanto estou ausente Guarda um cravo para

G //C / / G //B7 / /  $E_m$  /

 $\mbox{\bf G}$  //  $\mbox{\bf C}$  /  $\mbox{\bf C}$  //  $\mbox{\bf G}$  //  $\mbox{\bf Bb}$  //  $\mbox{\bf F}$  //  $\mbox{\bf Fm}$  //  $\mbox{\bf Fm}$  //  $\mbox{\bf Eb}$  // jardim Sei que há léguas a nos separar Tanto mar. tanto mar Sei também quanto é preciso, pá

C / / D / / C / / G / /B7 / / Em / Em / D Å7/C# Å7 D / /
Navegar, navegar Lá faz primavera, pá Cá estou doen—te Manda urgentemente Al—gum

C D G //

#### 2ª versão

C / / G //B7 / / Em / Em/D A7/C# A7 D / / C D G //
Foi bonita a festa, pá Fiquei contente E inda guardo, reni-lente Um velho cravo para mim

C / / G // B7 / / Em / Em/ D A7/ C# A7 D / / C D G //
14 murcharam tua festa, pă Mas certamente Esque—ceram uma semente Nalgum canto do jardim

C / / G //Bb //F //Fm / / Eb //C /
Sei que há léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar,

D //C // G // B7 // Em / Em/D A7/C# A7 D // C D
navegar Canta a primavera. pá Cá estou caren—te Manda novamente Al—gum cheirinho de

G // alecrim

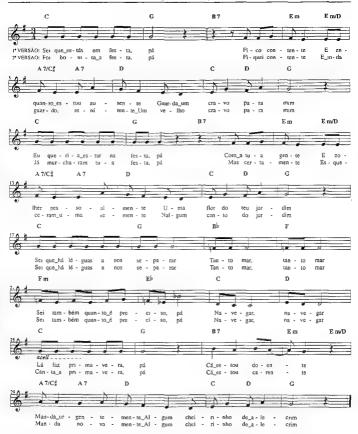

ıra

)

Copyright 1975 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rua Lisboa. 74 - São Paulo, SP — Brasil. Todos os direitos reservados

#### Tira as mãos de mim

CHICO BUAROUE E RUY GUERRA

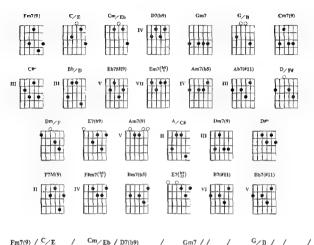

Ele era mil Tu és nenhum Na guerra és vil Na cama és mo-cho Tira as mãos de Cm7(9) / / C#° / / Bb/D / / Eb7M(9) / / / Em7(%) / / / mim Pôc as mãos em mim E vê se o fogo de——le Guardado em Am7(b5) / / Ab7(#11) / / Gm7 / D/F# / Dm/F / E7(b9) / Am7(9) / / mim Te incendeia um pou——co Éramos nós Estreitos nós Enquanto tu / A/C# / / Dm7(9) / / D#° / / C/E / / F7M(9) / / És laço frou—xo Tira as mãos de mim Pôc as mãos em mim E vê se a febre



ł

#### Trocando em miúdos

FRANCIS HIME E CHICO BUARQUE

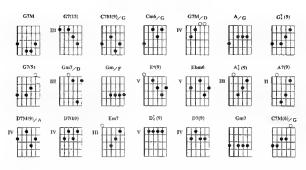

| $G7M$ / $G_1^2(9)$ $G7(9)$ $A/G$ / $Cm6/G$ / $G7M/D$ / $G_1^2(9)$ Eu vou lhe deixer a medida do Bonfim Não me valeu Mas fico com o disco                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $G7(9)$ A/G / Cm6/G / Gm7/D / Gm/F / $E^{o}(9)$ / on Pixingui——nha, sim? O resto é seu Trocando em miúdos, pode guardar As sobras de                         |  |
| Ebm6 / $Gm7/D$ / $Gm/F$ / $A_1^T(9)$ / $A7(9)$ / tudo que chamam lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas de amor nos nossos lençóis                   |  |
| DTM(9)/A . / D7(b9) / G7M / G1(9) G7(9) A/G / Cm6/G / As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se a——jenar Pode esquecer                       |  |
| G7M/D / $G1(9)$ $G7(9)$ $A/G$ / $Cm6/G$ / $Gm7/D$ / $Gm/F$ / Aquela aliança, você pode em—penhar Ou derreter Mas devo dizer que não vou                      |  |
| $E^{q}(9)$ / $Ebm6$ / $Gm^{7}/D$ / $Gm/F$ / $Em7$ A7(9) The dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vow lhe cobrar pelo seu estra—go Meu                    |  |
| Em7 A7(9) D2 (9) D7(9) D2 (9) D7(6) D7(6) G7M / G2 (9) G7(9) A/G / $Cm6/G$ , petto tão dila——cerado Alaís, Aceite uma ajuda do seu futu——ro amor Pro aluguel |  |
| G7M/D / G <sup>2</sup> <sub>4</sub> (9) G7(9) A/G / Cm6/G / Gm7/D / Gm/F /                                                                                   |  |

/ Gm7/D Ebm6 Gm/F Ebm6 alar-de Eu levo a carteira de identida-de Uma saideira, mui-ta sauda-de E a leve impressão Gm7 / / / C7M(6)/G / / de que já vou tar----de II. A/G G 7M/D G7(13) G7M G7(13) C 7M(9)/G C m6/G A/G  $G_{4}^{7}(9)$ G7(9) A/G C m6/G C m6/G G7M Eu vou lhe dei xar a me-di-da do Bon - fim Não ran-ça de tu-do se\_a - jei - tar Po - $G_4^7(9)$ G7(9) A/G C m6/G G 7.M/D Mas fi - co com\_o dis - co do Pi - xin - gui - nha, sim? Ô me va - leu A - que - la\_a - li - an - ça, vo - cê po - de\_em - pe - nhar Ou de\_es- que - cer E° (9) C m6/G G m7/D G m/F res - to\_ć seu Tro-can-do\_em mi - ú - dos, po - de guar - dar As so-bras de der - re - ter Mas de - vo di - zer que não vou lhe dar O\_e-nor-me pra-I. G m/F A 7(9) E 2 m6 G m7/D As som-bras de tu - do que fo- mos nós As mar- cas de\_a tu - do que cha - mam lar zer de me ver cho-rar Nem you lhe co-A 7(9) D 7M(9)/A D7(59) G7M mor nos nos-sos len - cóis As nos-sas me - lho-res lem-bran-gas A - que-la\_es - pe -2. G m/F Em7 A 7(9) D 7(9) Em7 A7(9) brar pe - lo seu es ce -20



## Um chorinho

CHICO BUARQUE



Introdução: A/C# F#7 Bm7 E7/B E7 E/D A/C# E7 A/C# F#7 Bm7 E7/B F E Am /

G G/F Am/E Am/C A7 A7/C# Dm Dm/F
At, c meu amor, a sua dor, a nossa vida Já não cabem na batida Do meu pobre cavaquinho Ai,

Dm / Am/E / Bb/F / Bb/D A7/C# Dm
quem me dera Pelo menos um momento Juntar todo sofrimento Pra botar nesse chori——nho Quern me dera
G7 C / A7 / Dm / Dm / Cuern me dera
um choro de alto porte Pra cantar com a voz bem forte E anunciar a luz do dia Mas quem sou eu Pra

Songbook Chico Buarque Am/E / Bb/F / Bb/D A7/C# Am/C G/Bcantar alto assim na praça. Se vem dia, dia passa E a praça fica mais vazi-a Am Am/G D7/F# D7 E7 E/D A7/C# Bb A7 A/G Dm/F Dm/A Dm Dm/C G7/B Am mo----re---na, Não me despreza mais, não Am/C G/B Am Am/G D7/F# D7 E7 E/D A7/C# Bbo A7 A/G Dm/F Dm/A Dm Dm/C chori——nho Não é uma so—lução G7/B Am G7 / C E7/B Am Am/G F#° A° C° Eb° Enquan—to eu cantar sozi—nho Quem cruzar o meu cami—nho. não pá—ra não Am/C Mas eu insis-to E quem quiser que me compreenda. Até que alguma luz acenda, este meu A<sup>7</sup>/C# Dm / / D#º Am/E F Dm D#° E7 canto continua Junto men canto a cada pranto, a cada choro. Até que alguém me faça coro pra cantar na D#° Am/E Am / Dm F Dm D#º E7 Am / ru-a Junto meu canto a cada pranto, a cada choro Até que alguém me faça coro pra cantar na ru-a Um chorinho A/C: F:7 B m7 E 7/B E7 E/D A/C: E 7 A/C# B m7 E 7/B E rubato (lento) Ai, o meu a -A m/E A m/C accel. - - - - - - - -- a tempo mor, a su a dor, a nos-sa vi-da Já não ca-bem na ba - ti-da Do meu po-bre ca-va-

A m/E

D m

D m/F

D<sub>m</sub>





Di° E7

co- ro pra can - tar na ru

A m

-a

Jun-to meu

Dm

A m/E

cho-ro\_A-té que\_al-guém me fa-ça

CHICO BUARQUE

Am7 / / B/A / / E7/G# / / A/G / / F#m7(b5) / / B7(b9) // Se uma nunca term sor-ri--so É pra melhor se reser-var E diz que espera o para---so

E a hora de desaba-far A vida é feita de um rosá-rio Que custa tanto a se a-cabar Por Am / ^/G / Dm/F / Dm/E / D#0 / F#0 / EI / E7 / Am / / B/A / / / E7/G# / // is—so às ve—zes eig pá—ra E sen-la um pouco pra chorar Oue di—\_\_\_\_a! A/G/ / D/F# / / Dm/F / / E' / E7 / Am7 / Nos-sa, pra que tanta con-ta Já perdi a con-ta de tanto rezar Se a outra não tem //B/A/// E7/G# / //A/G/// F#m7(b5) / /B7(b9)///B/A para——so Não dá musta importância, não Pois já forjou o seu sor-ri—so E fez do //E7/G# / / G° / / D/F# / / Dm/F / / EI / E7 / mesmo profis-são A vida é sempre aque-la dan-ça A-onde não se esco-lhe o par Por Am / A/G / Dm/F / Dm/E / D#0 / F#0 / E1 / E7 / Am / // B/A / // E7/G# / // is—so às ve—zes ela can—sa E sen-ta um pouco pra chorar Que di—\_\_a! A/G / / D/F# / / Dm/F / / El /E7 / Am7 / / B/A // Pu-xa. que vida dana-da Tem tanta calça-da pra se caminhar Mas toda santa madru-ga-da

F#m7(h5)

B7(b9)

G٥

D/F#

A/G

/ B/A / // E7/G# /// G° / / D/F# / / Dm/F / /

E7 / C#

Am7

/ E7/G# / / A/G / / F#m7(b5) / / B7(b9) / / B/A / / Quando uma já sonhou com Deus E a outra, triste namo-ra-da Coi-tada, já deitou com os

E7/G# / / / G° /

/ Dm/F / Dm/E / D#0 / F#0 / E1 / E7 / Am ///B/A /// E7/G# // / A/G mes-ma ru---a

pra que tanta con-ta Já perdi a con-ta de tanto rezar Que di-

O acaso faz com que es-sas du-as Que a sorte sempre sepa-rou. Se cruzem pela

O-lhando-se com a mes-ma dor Que di-a!

/ / D/F#// / Dm/F / //EI / E7 / Am / Am/G

/ / D/F# / / Dm/F / / E4 / E7 / Am /// B/A /// E7/G# //

185



Se\_a

Mas

to - da san - ta ma - dru -

ga - da

Ouan -

ta

da

de tan - to re - zar

pra se ca - mi - nhar



Copyright 1969 by EDITORA MUSICAL ARLEQUIM LTDA Rua Lisbon, 74 - São Paulo, SP — Brasil Todos os direitos reservados.

AND AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART

## Vai levando

CAETANO VELOSO E CHICO BUAROUE

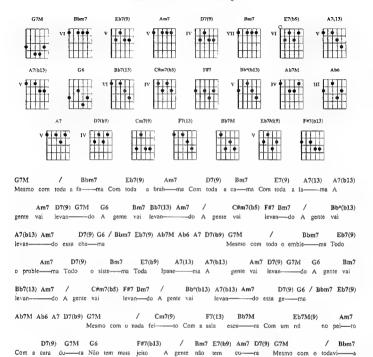

 $Eb7(9) \quad Am7 \qquad D7(9) \quad Bm7 \qquad E7(b9) \qquad A7(13) \quad A7(b13) \qquad Am7 \quad D7(9) \quad G7M \quad G6 \qquad Bm7 \\ Com \quad todo \quad d: \qquad a \quad Com \quad todo \quad i \longrightarrow a \quad Todo \quad não \quad i \longrightarrow -a \quad A \qquad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad Vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad Vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad Vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad Vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad Vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad Vai \quad levan \longrightarrow -do \quad A \quad gente \quad Vai \quad A \quad Go \quad A \quad gente \quad Vai \quad A \quad Go \quad A$ 

Bb7(13) Am7 / C#m7(b5) F#7 Bm7 / Bb9(b13) A7(b13) Am7 D7(9) G6
levan—do A gente vai levan—do A gente vai levan—do essa gui—a





Copyright 1975 by GAPA-GUILHERME ARAÚIO PROD ARTISTICAS LTDA (Administrada por WARNER/CHAPPELL EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.) Rus General Robelo, 43 - Rio de Janeiro, RI — Brasil. Todos os direitos reservados Copyright 1975 by CARA NOVA EDITORA MUSICAL LTDA. Rus Lisboo, 74 - São Paulo, 57 — Brasil 1000s os direitos reservados.

## Valsa brasileira

EDU LOBO E CHICO BUAROUE

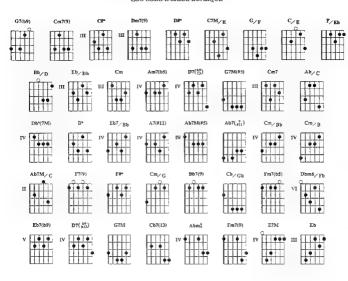

Introdução: C7(b9) // Cm7(9) //  $C^{sp}$  // Dm7(9) // Dm7(9) //  $Dm^{2}$  //  $C^{2}$  //  $C^$ 



7



Copyright 1988 by LOBO MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

Avenida Riu Barbosa, 300/1501 - Rio de Janeiro, RI — Brasil Todos es directos reservados.

Copyright 1988 by MAROLA EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.

Avenida Ataulfo de Paiva, 135/1506 - Rio de Janeiro, RI — Brasil Todos os directos reservados.

## Você não ouviu

CHICO BUAROUE

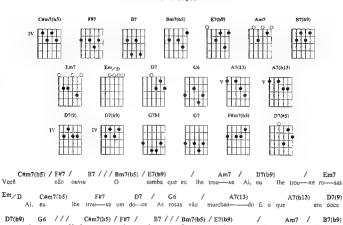

a—cubou—se Você não ouviu O samba que eu lhe trou—xe Ai, eu

/ Em7 Em/D C#m7(b5) F#7 D7 / G6 / A7(13)
lhe trou—xe ro—sas Ai, eu lhe trou—xe um do—ce As rosas vão murchan—do E o

A7(b13) D7(9) D7(b9) G6 / G7M / G7 / Am7 B7(b9)

 que
 era doce
 a—cabou—se
 Você
 me des—conser—ta
 Pensa que está cer—ta
 Porém não
 se

 Em7
 /
 F#m7(b5)
 B7(b9)
 Em7
 G6
 F#7
 /
 B7
 /

 Ilu—da
 No fim do més
 quando o dinheiro aper—ta
 Você corre esper—ta
 E vem pedir aju—da
 Eu

Bm7(b5) / Em7 / Am7 / / / F#m7(b5)
The procuro, mas você se escon—de Não me diz aonde Nem quer ver seu fi—lho No fim do més

B7(b9) Em7 G6 F#7 / D7 D7(#5) C#m7(b5) / F#7 / € que você respon—de E no primeiro bon—de Vem pedir aux(—lio Você não ouvi

B7 / / Bm7(b5) / E7(b9) / Am7 / B7(b9) / Em7 Em/D C#m7(b5)
O samba que eu lhe trou—xe Ai, eu lhe trou—xe ro—sas Ai, eu lhe

F#7 D7 / G6 / A7(13) A7(b13) D7(9) D7(b9) G6 / G7M trou—xe um do—ce As rosas vão murchan—do E o que era doce a—cabou—se Você diz

/ G7 / Am7 B7(b9) Em7 / F#m7(b5) que munha rosa é frá—gal Que o meu samba é plá—gio E é só lugar comum No fim do mês

/ B7 / Bm7(b5) / G6 sei que você vem á-gil Passa um curto está-gio E eu fico sem nenhum. A sua dança vai durar / // F#m7(h5) E7(b9) / Am7 enquan to Você tem encanto E não tem solidão. No fim da festa há de escutar meu can-to E G6 F#7 / D7 D7(#5) C#m7(b5) / F#7 / B7 / / Bm7(b5) / vir correndo em pran-to Me pedir perdão (ou não?) Você não ouviu O Am7 / B7(b9) / Em7 Em/D C#m7(b5) F#7 D7 / samba que eu lhe trou-xe At, eu lhe trou-xe ro-sas Ai, eu lhe trou-xe um do-ce G6 / A7(13) A7(b13) D7(9) D7(b9) G6 / Em7 / A7(13) As rosas vão murchan—do E o que era doce a—cabou—se As rosas vão murchan—do E o A7(b13) D7(9) D7(b9) G6 / Em7 / A7(13) A7(b13) D7(9) D7(b9) G6 / que era doce a-cabou-se As rosas vão murchan-do E o que era doce a-cabou-se





Copyright 1967 by EDITORA MUSICAL ARLEQUIM LTDA.

Rua Lisboa, 74 - São Paulo, SP --- Brasil Todos os direitos reservados.



## ■ Morte e vida severina

(trilha sonora da peca) (Philips, 1966)



Chico Buarque

de Hollanda (RGE, 1966)

\_ Lado 1

1. A banda (Chico Buarque) 2. Tem mais samba (Chico Buarque) 3. A Rita (Chico Buarque) 4. Ela e sua janela (Chico Buarque) 5. Madalena foi pro mar (Chico Buarque) 6. Pedro pedreiro (Chico Buarque)

□ Lado 2

 Amanhã, ninguém sabe (Chico Buarque) 2. Você não ouviu (Chico Buarque) 3. Juca (Chico Buarque) 4. Olé, olá (Chico Buarque) 5. Mcu refrão (Cnico Buarque) 6. Sonno de um carnaval (Chico Buarque)



### Chico Buarque de Hollanda - Vol. 2 (RGE, 1967)

Lade 1

1. Noite dos mascarados -Chico Buarque, Os Três Morais (Chico Buarque) 2. Logo eu? (Chico Buarque) 3. Com acúcar, com afeto - Jane. Os Três Morais (Chico Buarque) 4. Fica (Chico Buarque) 5. Lua cheia (Toquinho e Chico Buarque) 6 Quem te viu, quem te vê (Chico Buarque)

Lado 2

1. Realejo (Chico Buarque) 2. Ano novo (Chico Buarque) 3. A televisão (Chico Buarque) 4. Será que Cristina volta? (Chico Buarque) 5. Morena dos olhos d'água (Chico Buarque) 6, Um chorinho (Chico Buarque)



## Chico Buarque de Hollanda - Vol. 3

(RGE, 1968)

□ Lado 1

1. Ela desatinoù (Chico Buarque) 2 Retrato em branco e preto (Tom Johim e Chico Buarque) 3. Januária (Chico Buarque) 4. Desen contro - Chico Buarque e Toquinho (Chico Buarque) 5. Carolina (Chico Buarque) 6 Roda viva - Chico Buarque . MPB-4 (Chico Buarque)

Lade 2

1. O velho (Chico Buarque) 2. Até pensei (Chico Buarque) 3. Sem fantasia - Chico Buarque, Cristina (Chico Buarque) 4 Até segunda-feira (Chico Buarque) 5. Funeral de um lavrador (Chico Buarque e João Cabral de Melo Neto) 6. Tema para "Morte e vida severina" – Orquestra e Coro RGE (Chico Buarque)



## Chico Buarque na Itália

(RGE, Itália, 1969)

1. Far niente Bom tempo (Chico Buarque e Bardotti) 2. La banda (Chico Buarque e Bardotti) 3. Juca (Chico Buarque e Bardotti) 4. Olê, olá (Chico Buarque e Bardotti) 5. Rita (Chico Buarque e Bardotti) 6. Non vuoi ascoltar Você não ouviu (Chico Buarque e Bardotti)

Lado 2

1. Una mia canzone Meu refrão (Chico Buarque e Bardotti) 2. C'é piú samba Tem mais samba (Chico Buarque e Bardotti) 3. Maddalena é andata via Madalena foi pro mar (Chico Buarque e Bardotti) 4 Carolina (Chico Buarque e Bardotti) 5. Pedro pedreiro (Chico Buarque e Bardotti 6. La TV (Chico Buarque e Bardotti)





## Per un pugno di samba

(RCA, Itália, 1970)

Lade 1

1. Rotativa (Chico Buarque c Bardotti) 2. Samba e amore (Chico Buarque e Bardotti) 3. Sogno di un carnevale (Chico Buarque e Bardotti) 4. Lei no. lei sta ballando Ela desatinou (Chico Buarque e Bardotti) 5. Il nome di Maria Não fala de Maria (Chico Buarque e Bardotti) 6 Funerale di un contadino Funeral de um lavrador (Chico Buarque, J.Cabral de Melo Neto. Panvini, Rosati e Bardotti)

Lado 2

I. In te Mulher vou dizer quanto te amo (Chico Buarque e Bardotti) 2. Queste e quelle Umas e outras (Chico Buarque e Bardotti) 3 Tu sei una di noi Quem te viu, quem te vê (Chico Buarque e Bardotti) 4 Nicanor (Chico Buarque e Bardotti) 5. In memoria di un conguerate Tema dos Inconfidentes (Chico Buarque. Cecilia Meireles, e Bardotti) 6. La TV (Chico Buarque e Bardotto



## Chico Buarque de Hollanda - Nº 4 (Philips, 1970)

Lado 1

I. Essa moca 'tá diferente (Chico Buarque) 2. Não fala de Maria (Chico Buarque) 3. limo. Sr. Ciro Monteiro ou Receita para virar casaca de neném (Chico Buarque) 4. Agora falando sério (Chico Buarque) 5 Gente humilde (Garoto, Vinicius de Moraes e Chico Buarque) 6. Nicanor (Chico Buarque)

\_ Lado 2

1. Rosa-dos-ventos (Chico Buarque) 2. Samba e amor (Chico Buarque) 3. Pois é (Tom Johim e Chico Buarque) 4. Cara a cara - MPB-4 (Chico Buarque) 5. Mulher, vou dizer quanto te amo (Chico Buarque) 6. Tema de "Os Inconfidentes" - MPB-4 (Chico Buarque sobre texto de Cecília Meireles do (Romancerro da Inconfidência:



#### ■ Construção (Philips, 1971)

Lade 1

1. Deus lhe pague (Chico Buarque 1 2. Cotidiano (Chico Buarque) 3. Desalento (Chico Buarque e Vinicius de Moraes) 4. Construção (Chico Buarque)

\_ Lado 2

I. Cordão (Chico Buaroue) 2. Olha Maria (Tom Jobim. Vinicius de Moraes e Chico Buarque) 3. Samba de Orly (Chico Buarque, Vinicius de Moraes e Toquinho) 4. Valsınha (Vinicius de Moraes e Chico Buarque) 5. Minha história / Gesubambino (Dalla-Pallotino: versão de Chico Buarque) 6. Acalanto (Chico Buarque)



## Quando o carnaval chegar

(Philips, 1972)

C Lade 1

1. Mambembe (Tema de abertura orquestral) (Chico Buar-que) 2. Baioque - Marta Bethânia (Chico Buarque) 3. Caçada (Chico Buarque) 4. Mais uma estrela - Nara Leão (Bonfiglio de Oliveira e Herivelto Martins) 5 Quando o camaval chegar (Chico Buarque) 6. Minha embaixada chegou - Nara Leão e Bethânia (Assis Valente) 7. Soneto - Orquestra de Cordas (Chico Buarque)

Lado 2

1 Mambembe (Chico Buarque) 2 Soneto - Nara Leão (Chico Buarque 3. Partido alto -MPB-4 (Chico Buarque) 4 Bom conselho - Bethânia (Chico Buarque) 5. Frevo (Torn Johnn e Vinscus de Moraes) 6 Formosa - Nara Leão e Bethánia (Nássara e J.Rui) 7 Cantores de rádio - Chico Buarque, Nara Leão e Bethânia (Lamartine Babo, João de Barro e Alberto Ribeiro)



Veloso / Chico Buarque) 2.

Bárbara - Chico Buarque e

Caetano Veloso (Chico Buarque

e Ruy Guerra) 3. Ana de

Amsterdam - Chico Buarque

(Chico Buarque e Ruy Guerra)



#### Chico canta (Philips, 1973)

Lado 1

1. Prólogo (Chico Buarque e Ruy Guerra) 2. Cala a boca, Bárbara (Chico Buarque e Ruy Guerra) 3. Tatuagem (Chico Buarque e Ruy Guerra) 4. Ana de Amsterdam (Chico Buarque e Ruy Guerra) 5 Bárbara (Chico Buarque e Ruy Guerra)

\_ Lado 2 1. Não existe pecado ao sul do Equador / Boi voador não pode (Chico Buarque e Ruy Guerra) 2. Fado tropical (Chico Buarque e Ruy Guerra) 3. Tira as mãos de mim (Chico Buarque e Ruy Guerra) 4. Cobra de vidro (Chico Buarque e Ruy Guerra) 5. Vence na vida quem diz sım (Chico Buarque e Ray Guerra) 6. Fortaleza (Chico Buarque e Ruy Guerra)

### ■ Caetano e Chico juntos e ao vivo (Philips. 1972)

\_ Lado 1

1. Bom conselho - Chico Buarque (Chico Buarque) 2. Parudo alto - Caerano Veloso (Chico Buarque) 3. Tropicália - Caetano Veloso (Caetano Veloso) 4. Morena dos olhos d'agua - Caetano Veloso (Chico Buarque) 5. Rita / Esse cara - Caetano Veloso (Chico Buarque / Caetano Veloso) 6. Atrás da porta -Cluco Buarque (Chico Buarque e Francis Hime)

□ Lado 2

1. Você não entende de nada / Coudiano - Chico Buarque e Caetano Veloso (Caetano



## Sinal fechado (Philips, 1974)

Lado 1

1 Festa imodesta (Caetano Veloso) 2. Copo vazio (Gilberto) Gil) 3. Filosofia (Noel Rosa) 4. O filho que eu quero ter (Toquinho e Vinicius de Moraes) 5. Cuidado com a outra (Nelson Cavaquinho e Augusto Tomaz Júnior) 6 Lágrima (Sebastião Nunes, José Garcia e José Gomes Filho

### \_ Lado 2

1. Acorda amor (Leonel Parva e Julinho da Adelaide) 2 Ligia (Tom Jobim) 3. Sem compromisso (Nelson Trigueiro e Geraido Pereira) 4. Você não sabe amar (Carlos Guinle, Dorival Caymmi e Hugo Lima) Me deixe mudo (Walter Franco) 6. Sinal fechado (Paulinho da Viola)



### Chico Buarone & Maria Bethânia (Philips, 1975)

Lado I

1. Oiê. ola (Chico Buarque) 2 Sonho impossível / The Impossible Dream (J.Darjon e M.Leigh; versão de Chico Buarque e Ruy Guerra) 3. Sinal fechado (Paulinho da Viola) 4 Sem fantasia (Chico Buarque) 5. Sem acúcar (Chico Buarque) 6. Com açúcar, com afeto (Chico Buarque) 7. Camisola do dia (Herivelto Maruns e David Nasser) 8. Noticia de iornal (Luis Reis e Haroldo Barbosa) 9. Gota d'água (Chico Buaroue) 10. Tanto mar instrumental (Chico Buarque)

### Lado 2

1. Foi assim (Lupicínio Rodrigues) 2. Flor da idade (Chico Buarque) 3. Bem querer (Chico Buarque) 4. Cobras e lagartos (Sueli Costa e Herminio Bello de Carvalho) 5. Gità (Raul Seixas e Paulo Coelho) 6. Quem te viu, quem te vê (Chico Buarque) 7. Vai levando (Chico Buarque e Caetano Veloso) 8. Noste dos mascarados (Chico Buarque)



#### Meus caros amigos (Philips, 1976)

l ohe.

1. O que será - À flor da terra nurucunação vocal de Milton Nascimento (Chico Buarque) 2. Mulheres de Atenas (Chico Buarque e Augusto Boal) 3 Olhos nos olhos (Chico Buarque) 4. Você vai me seguir (Chico Buarque e Ruy Guerra) 5. Vai trabalhar vagahundo (Chico Buarque)

#### Lade 2

1. Corrente (Chico Buarque) 2. A noiva da cidade (Francis Hime e Chico Buarque) 3. Passaredo (Francis Hime e Chico Buarque) 4. Basta um dia (Chico Buarque) 5. Meu caro amigo (Francis Hime e Chico Buarque)



#### Os saltimbancos (Philips, 1977)

Lado 1

1. Bicharia - coro infantil: Lelê. Lolô, Lulu, Bee, Bebel e Pupa (Enriquez, Bardotti e Chico Buarque) 2. O jumento-Magro (Ennouez, Bardotti e Chico Buarque) 3. Um dia de cão - Riev (Enriquez, Bardotti e Chico

Buarque) 4. A galınha - Muucha

(Enriquez, Bardotti e Chico Buarque) 5. História de uma gata - Nara Leão (Enriquez. Bardotti e Chico Buarque i 6 A cidade ideal (Ennquez, Bardotti e Chico Buarque)

Lado 2 Minha canção (Engiquez. Bardotti e Chico Buarque) 2. A pousada do bom barão (Ennquez. Bardotti e Chico Buarque) 3. A batalha - ustrumental (Enriquez) 4. Esconde esconde (Ennquez. Bardotti e Chico Buarque) 5 Todos nuntos - reprise (Ennquez. Bardotti e Chico Buarque) 6. Bichana - reprise (Enriquez, Bardotti e Chico Buarque)



## ■ Gota d'água (RCA, 1977)

Lade 1

1. Flor da idade - Atores (Chico Buarque) 2. Entrada de Joana - Bibi Ferreira (Chico Buarque) 3. Monólogo do povo - Bibi Ferreira (Chico Buarque) 4. Bem querer -Bibi Ferreira (Chico Buarque) 5. Desabafo de Joana para João - Bibi Ferreira (Chico Buarque) 6. Joana e as vizinhas - Bubi Ferreira (Chico Bustone)

Lado 2

1. Gota d'água - Bibi Ferreira (Chico Buarque) 2. Joana promete - Bibi Ferreira (Chico Buarque) 3. Basta um dia - Bibi Ferreira (Cnico Buarque) 4. Ritual - Bibi Ferreira (Chico Buarque) 5. Veneno - Bibi Ferreira (Chico Buarque) 6 Morte - Bibi Ferreira (Chico Buarque)



## ■ Chico Buarque (Philips, 1978)

Lado I

 Feijouda compieta (Chico Burque) 2. Cálice – parnetpação vocal de Milton Nascimento (Gilberto Gil e Chico Buarque) 3. Trocando em middos (Francis Hime e Chico Buarque) 4. O meu amor – Maneta Severo e Elba Ramalho (Chico Buarque) 5. Homenagem ao malandro (Chico Buarque)

Lado 2

I. Até o fim (Chuco Buarque). 2 Pediaco de mim—participação vera de Zizl Poss (Chuco Buarque). 3. Pivete i Francis Hime e Chuco Buarque). 4. Pequeña serenata di-uma (Silvo Rodinguez). 5. Tanto mar (Chuco Buarque). 6. Apesar de você (Chico Buarque).



# ■ Ópera do malandro (Philips, 1979)

DISCO 1

Lado 1

I. O malandro / Die Moritat von Mackie Messer (Kurt Weill e Bertolt Brecht; versão hvre de Chico Buarque) 2. Hino de Duran - Chico Buarque e A Cordo Sum (Chico Buarque) 3.

Viver do amor • Marlene (Chico Buarque) 4. Uma canção desnaturada — Chico Buarque e Marlene (Chico Buarque)

Lade 2

1. Tango do covil – MPB-4 (Chico Buarque) 2. Doze anos — Chico Buarque e Moreira da Silva (Chico Buarque) 3. O casamento dos pequenos burgueses – Chico Buarque) 4. Crosen (Chico Buarque) 4. Teresniha – Zij Possi (Chico Buarque) 5. Hormenagem ao malandro – Moreira da Silva (Chico Buarque) 5.

DISCO 2 Lado 1

1. Folhettin – Nara Leão (Chico Buarque) 2. Ai, se eles me pegam agora – Frenéticas (Chico Buarque) 3. O meu amor – Maneta Severo e Elba Ramalho (Chico Buarque) 4. Se eu fosse o teu patrão – Turma do Funil (Chico Buarque) 5. Geri e o zepelim (Chico Buarque) 5. Geri e o zepelim (Chico Buarque) 5.

Lade 2

J. Pedago de mm – Gal Costa e Francis Harve (Thoo Buarque)
2. Opera Cantores Irinos
(Adaptação e texto de Chico Buarque)
sobre trechos de Rigoletto de Verdi, Carmem de Bizet. Auda de Verdi, La Travista de Verdi e Cantonia Verdi, Maria de Verdi e Cantonia Verdi e Verdi e Cantonia Verdi e Ver

CHICO BUARQUE



■ Vida (Philips, 1980)

Lado 1

Vida (Chuco Buarque) 2.
Mar e lua (Chico Buarque) 3.
Deuse a menna (Chico Buarque) 4.
Já passou (Chuco Buarque) 5.
Bastidores (Chico Buarque) 6.
Qualquer canção (Chico Buarque) 7.
Funtasia (Chico Buarque)
7.
Funtasia (Chico Buarque)

\_ Lade 2

I. Eu te amo — parncipação vocul: Telma Costa (Tom Jobim e Chico Buarque) 2. De todas as maneiras (Chico Buarque) 3. Norena de Angola Chico Buarque) 4. Bye bye. Brasil (Roberto Menesal e Chico Buarque) 5. Não sonho mais (Chico Buarque)



### Almanaque (Ariola, 1981)

... Lado 1

As vitrines (Chico Buarque)
 Ela é dançarina (Chico Buarque) 3. O meu guri (Chico Buarque) 4. A voz do dono e o dono da voz (Chico Buarque)

□ Lado 2

Almanaque (Chico Buarque)
 Tanto amar (Chico Buarque)

3. Angélica (Miltinho e Chico Buarque) 4. Moto-continuo (Edu Lobo e Chico Buarque) 5. Amor barato – participação especial: Carlinhos Vergueiro (Francis Hime e Chico Buarque)



#### ■ Os saltimbancos trapalhões (Ariola, 1981)

Lado 1

L'Enrietas - Chico Buarque e Os Trapalhões (Enriquez. Bordonie Chico Buarque J. Hollywooo - Lucinha Lins e Os Trapalhões (Enriques. Bardonie Chico Buarque) 3. Aló, liberdade - Bebel e Os Trapalhões (Enriquez. Bardonie Chico Buarque) 4. A cidade do artistas - Elba Ramalho e Os Trapalhões (Enriquez. Bardonie Chico Buarque) 5. História de uma gata - Lucinha Lins (Enriquez. Bardonie Chico Buarque shirting Lins (Enriquez. Bardonie Chico Buarque) 5. História de uma gata - Lucinha Lins (Enriquez. Bardonie Chico Buarque) 5. História Chico Buarque 5. Mardonie Chico Buarque 5. Bardonie Chico Bardonie Chico Buarque 5. Bardonie Chico Buarque 5. B

Lado 2

Ladou 2

Robichado - Chico Buarque e Os Trapalhões (Enriquez, Bardotte Chico Buarque) 2. Minha canção - Luchha Lins (Enriquez, Bardotte Chico Buarque) 3. Meu caro barão - Chico Buarque) 4. Meu caro barão - Chico Buarque e Os Trapalhões (Enriquez, Bardotti e Chico Buarque) 4. Todos puntos - Lucrha Lins e Os Trapalhões (Enriquez, Sardotti e Chico Buarque) 4. Todos puntos - Lucrha Lins e Os Trapalhões (Enriquez, Sardotti e Chico Buarque)



## Chico Buarque en espanhol (PolyGram, Espanha, 1982)

Lade 1

 O que será – À flor da terra (Chico Buarque / adaptação de Daniel Viglietti) 2. Mar y luna Mar e lua (Chico Buarque / adaptação de Daniel Viglietti) 3 Geni y el zepelin Geni e o zepelim (Chico Buarque / adaptação de Daniel Viglietti) 4. Apesar de usted Apesar de você (Chico Buarque / adaptação de Daniel Vighetto 5 Querido amigo Meu caro amigo (Francis Hime e Chico Buarque / adaptação de Dantel Vighetti)

#### Lado 2

1. Construcción Construção (Chico Buarque / adaptação de Daniel Viglietti) 2 Te amo Eu te amo (Tom Jonim e Chico Buarque / adaptação de Daniel Viglietti) 3. Cotidiano Cotidiano (Chico Buarque / adaptação de Daniel Viglietti) 4 Acaianto Acaianto para Helena (Chico Buarque / adaptação de Daniel Viglietti) 5. Mambembe Mambembe (Chico Buarque / adaptação de Daniel Viglietti)



### ■ Para viver um grande amor (CBS, 1983)

Lado 1

I. Samba do canoca - Dora Cavmmi (Vinicius de Moraes e Carlos Lyra) 2. Sabe você -Diavan (Vinicius de Moraes e Carlos Lyra) 3. Sınhazinha (despertar) - Zezé Mona (Chico Buarque) 4. Desejo - Djavan (Diavan) 5. A violeira - Elba Hamalho (Tom Johnn & Chico Buarque) 6. Imagina - Djavan e Olívia Byington (Tom Jobun c Chico Buarque)

## Lado 2

Tanta saudade - Diavan (Diavan e Chico Buarque) 2 A primavera - Djavan e Olivia Byington (Vinicius de Moraes e Carlos Lyra) 3. Sinhazinha (despedida) - Olívia Bvington (Chico Buarque) 4. Samba do grande amor - Diavan e Séreio Ricardo (Chico Buarque) 5 Meninos, eu vi - Diavan e Olivia Byrneton (Tom Jobim c. Chico Buarque)



#### O grande circo místico

(Som Livre, 1983)

Lade 1

 Abertura do circo instrumental (Edu Lobo e Cluco Buarque) 2. Beatriz - Milton Nascimento (Edu Lobo e Chico Bustane) 3 Valsa dos clowns - Jane Duboc (Edu Lobo e Chico Buerque) 4. Opereta do casamento - Coro (Edu Loho e Chico Buarque) 5. A história de Lily Braun - Gal Costa (Edu Loho e Chico Buarque)

Lado 2 Meu namorado – Simone (Edu. Lobo e Chico Buarque) 2, Sobre todas as cossas - Gilherto Gil (Edu Lobo e Chico Buarque) 3. A bela e a Fera - Tim Maja (Edu Lobo e Chico Buarque) 4. Ctranda da bailarina - Coro infantil (Edu Lubo e Chico Buarque) 5. O circo místico - Zizi Possi (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Na carregra - Edu Lobo e Chico Buarque (Edu Lobo e Chico Buarque)



### Chico Buarque (Barclay, 1984)

... Lade 1

 Pelas tabelas (Chico Buarque) 2. Brejo da Cruz (Chico Buarque) 3. Tantas palavras (Dominguinhos e Chico Buarque) 4. Mano a mano (João Bosco e Chico Buarque) 5. Samba do grande amor (Chico Buarque)

#### Lado 2

1. Como se fosse a primavera canción (Pablo Milanés e Nicolas Guillén) 2. Suburbano coração (Chico Buarque) 3. Mil perdises (Chico Buarque) 4. As cartas (Chico Buarque) 5. Vai passar (Francis Hime e Chico Buarque)



### O corsário do rei (Som Livre, 1985)

□ Lado 1

Verdadeira embolada Fagner, Chico Buarque e Edu Lobo (Edu Lobo e Chico Buarque) 2, Show bizz - Blitz (Edu Lobo e Chico Buarque) 3. A mulher de cada porto -Chico Buarque e Gal Costa (Edu Lobo e Chico Buarque) Opereta do mortbundo – MPB-4 (Edu Lobo e Chico Buarque) 5. Bancarrota hiues - Nana Caymmi (Edu Lobo e Chico Buarque)

Lado 2

I. Tango de Nancy – Lucinha Lins (Edu Lobo e Chico Buarque) 2. Choro bandido -Tom Jobim e Edu Lobo (Edu Lobo e Chico Buarque) 3. Salmo - Zé Renato e Cláudio Nucci (Edu Lobo e Chico Buarque) 4. Acalanto - Ivan Lins (Edu Lobo e Chico Buarque) 5 O corsano do rei - Marco Nanini (Edu Lobo e Chico Buarque) 6 Meia-noite - Diavan (Edu Lobo e Chico Buarque)



### ■ Ópera do malandro Trilha sonora do filme (Barclav, 1985)

\_ Lado 1

/. A volta do malandro - A Gang (Chico Buarque) 2. Las muchachas de Copacabana -Elba Ramalho (Chico Buarque) 3. Tema de Geni - instrumental (Chico Buarque) 4. Hino da repressão - Ney Latorraca (Chico Buarque) 5. Aquela mulher - Edson Celulari (Chico Buarque) 6. Viver do amor - As Manposas (Chico Buarque 7. Sentimental -Cláudia Ohana (Chico Buarque) 8. Desafio do malandro -Edson Celulari e Aquiles (Chico Buarque)

Lado 2

1. O último blues - Cláudia Ohana (Chico Buarque) 2. Palayra de mulher - Elba Ramalho (Chico Buarque) 3. O meu amor - Elba Ramalho e Cláudia Ohana (Chico Buarque) 4. Tango do covil -Os Muchachos (Chico Buarque) 5. Uma canção desnaturada - Suely Costa (Chico Buarque) 6. Rio 42 - As Mariposas (Chico Buarque) 7. Pedaço de mm - Elba Ramalho e Edson Celulari (Chico Buarque)



## ■ Malandro (Barclay, 1985)

Lade 1

1. A volta do malandro (Chico Buarque) 2. Las muchachas de Copacabana - Nev Matogrosso (Chico Buarque) 3. Huno da repressão / Hino de Duran - Nev Latorraca (Chico Buarque) 4. O último blues - Gal Costa (Chico Buarque) 5. Tango do covil - Os Muchachos (Chico Buarque)

Lado 2

1. Sentimental - Zizi Possi (Chico Buarque) 2. Aquela mulher - Paulinho da Viola (Chico Buarque) 3. Palavra de mulher - Elba Ramalho (Chico Buarque) 4. Hino da repressão / segundo turno (Chico Buarque) 5. Rio 42 - Bebel (Chico Buarque)



### Imhy Barrosi 6. Merda - Caetano Veioso, Chico Buarque, Rita Lee e Luis Caidas (Caetano Veloso)

· Caetano Veloso (Michael Jackson) 3. Roberto corta essa Jorge Ben (Jorge Ben) 4. Adíos Nonino - Astor Piazzola (Astor Piazzola) 5. Tiro de mis-encórdia – Elza Soares (João Bosco e Aldır Blanc) Lado 2 1. Não quero mais saber deia -Beth Carvalho, Chico Buarque, Caetano Veloso e Fundo de

Ountal (Sombrinha e Almir Guineto + 2. London, London -

Cuetano Veloso e Paulo Ricardo

Jo RPM (Caetano Veloso: 3.

Águas de março - Tom Johim,

Chico Buarque e Caetuno Veloso

(Tom Jobim) 4. Sentimental (Chico Buarque) 5. Luz negra -

Cazuza (Nelson Cavaquinho e

FRANCISCO

### Francisco (RCA / Ariola, 1987)

☐ Lado 1

1. O Veiho Francisco (Chico Buarque) 2. As minhas meninas (Chico Buarque) 3. Uma menina (Chico Buarque) 4. Estação derradeira (Chico Buarque) 5. Bancarrota blues (Edu Lobo e Chico Buarque

Lado 2

1. Ludo real - participação especial: Vinicius Cantuária (Vinícius Cantuária e Chico Buarque) 2. Todo o sentimento (Cristovão Bastos e Chico Buarquel 3. Loia (Chico Buarque) 4. Cadê você - Leila XIV (Joan Donato e Chico Buarquei 5 Cantando no toro (Chico Buarque)



## ■ Melhores momentos de Chico & Caetano (Som Livre, 1986)

□ Lado I

I. Festa imodesta - Chico Buarque e Caetano Veloso (Caetano Veloso) 2. Billy Jean



## ■ Dança da meia-lua (Som Livre, 1988)

\_ Lado 1

J. Aberum — Instrumental Leah Lobo e Chico Buarque;
2. Casa de Jolio de Rosa —
Citada Nuece (Edu Lobo e Chico Buarque) 3. A permut dos santos — A Garganto Profinada (Edu Lobo e Chico Buarque) 5. Profinada (Edu Lobo e Chico Buarque) 5. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 5. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide Pinhero (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Mandono — Leide (Edu

## \_ Lado 2

J. Dança das máquinas - mitrumental (Edu Lobo e Chico Buarque) 2. Tabiados (Edu Lobo e Chico Buarque) 3 Totoró - Danilo Carmin (Edu Lobo e Chico Buarque) 4, Sol cenura - Zip Pasi (Edu Lobo e Chico Buarque) 5. Valsa bravileria - Edu Lobo (Edu Lobo e Chico Buarque) 6, Pasi de Deux - instrumental (Edu Lobo e Chico Buarque) 6, Pasi



## Chico Buarque

Lado

7 Morro Dois Irmãos (Chico Buarque) 2. Trapaças (Chico Buarque) 3. Na ilha de Lia. no barco de Rosa / Meno-dia. meialua (Edul Lobo e Chico Buarque) 4. Baticum (Gilberto Gil e Chico Buarque) 5. A permuta dos santos (Edul Lobo e Chico Buarque)

#### ' Tudo '

J. O futebol (Chico Buarque)
2. A mas bonta – participação
especial: Bebel Gilberto (Chico
Buarque) J. Uma palavra
(Chico Buarque) 4. Tanta
saudade (Djavan e Chico
Buarque) 5. Valsa brasileira
(Edu Lobo e Chico Buarque)



#### ■ Chico Buarque ao vivo / Paris le Zenith (RCA, França, 1990)

DISCO | Lade 1

— Lato I
Apresentação I. Desalento
(Chico Buarque e Vinícius de
Moraes) 2. A Rita (Chico
Buarque) 3. Samba do grande
amor (Chico Buarque) 4. Gota
d'agua (Chico Buarque) 5.
vitnnes (Chico Buarque).

#### I ada 2

1. A volta do malandro (Chico Buarque) 2. Partido alto (Chico Buarque) 3. Sem compromisso (Geraldo Pereira e Nelson Triguerro) – participação especial de Mesme Marqui 4. Dens a menna (Chico Buarque) – participação especial de Mestre Marqui 5. Suburbano coração (Chico Buarque) 6. Palavra de mulher (Chico Buarque)

#### DISCO 2

Lado 1
1. Todo o sentimento (Cristovão
Bastos e Chico Buarque)
2. Joana Francesa (Chico
Buarque) 3. Rio 42 (Chico
Buarque) 4. Não existe pecado ao sul do equador (Chico

\_ Lado 2

— Lado 2

J. O que será — À flor da pele (Cheo Buarque) 2. Vaj passar francs Hime e Choo Buarque) 3

Samba de Orly (Toqui-inho, Chico Buarque) 4

Moraes) 4. João e Maria Civuca e Chico Buarque e Vinucius de Moraes) 4. João e Maria Civuca e Chico Buarque j. 5. Eu quero um samba (Haroldo Barbosa e Janet de Almeida) 6. Essa moja didiferente (Chico Buarque) i didiferente (Chico Buarque)

Buarque e Ruy Guerra) 5. Brejo da Cruz (Chico Buarque)



## ■ Paratodos (BMG Ariola, 1993)

Lado 1

\_ Ladol |
Paratodos (Chico Buarque) 2. Choro bandido (Edu Lobo e Chico Buarque) 3. Tempo e artista (Chico Buarque) 4. De volta ao samba (Chico Buarque) 5. Sobre todas as coisas (Edu Lobo e Chico Buarque) 6. Outra noire (L C.Ramos e Chico Buarque) 6.

Lade 2

J. Bis-cate – participação especial de Gal Costa (Chico Buarque) J. Rumance (Chico Buarque) J. Futuros amantes (Chico Buarque) J. Futuros amantes (Chico Buarque) 4. Piano na Mangueira – participação especial de Tom Johim (Do Jobim e Chico Buarque) 5. Pivete (Francis Hime e Chico Buarque) 6. A foto da capa (Chico Buarque) 6.



### ■ Uma palayra (BMG, 1995)

Lado i

I Estação derradeira (Chico Buarque) 2. Morro Dois Irmãos (Chico Buarque) 3. Ela é dancaring (Chico Buarque) 4. Samba e amor (Chico Buarque) 5, A Rosa (Chico Buarque) 6 Joann francesa (Chico Buarque) 7. O futebol (Chico Buarque) 8. Ela desatinou (Chico Buarque)

#### Lado 2

Ouem te viu, quem te vê (Chico Buarque) 2. Pelas tabelas (Chico Buarque) 3. Eu te amo (Tom Jobim e Chico Buarque) 4. Valsa brasileira (Edu Lobo e Chico Buarque: 5. Amor barato (Francis Hime e Chico Buarque) 6. Vida (Chico Buarque) 7. Uma palayra (Chico Buarque)



## Album de Teatro -Edu Lobo e Chico Buarque

(BMG, 1997)

1. Na carreira - Chico Buarque e Edu Lobo (Edu Lobo e Chico Buarque 2. A história de Lily Braun - Leila Pinheiro (Edu Lobo e Chico Buarque) 3 Na ilha de Lia, no barco de Rosa -Edu Lobo (Edu Lobo e Chico Buarque) 4. Beatriz - Milton Nascimento (Edu Loho e Chico Buarque: 5. O Circo Místico -Zizi Possi Edu Lobo e Chico Buarques 6 Sobre todas as coisas - Gilberto Gu (Edu Lobo e Chico Buarque) 7 A mulher de cada porto - Chico Buarque e Gal Costa (Edu Lobo e Chico Buarque) 8. Meia-noite - Diavan (Edu Lobo e Chico Buarque) 9. A bela e a fera – Nev Matogrosso (Edu Lobo e Chico Buarque) 10. A permuta dos santos - Garganta Profunda (Edu Lobo e Chico Buarque) //. Bancarrota blues Ed Moπa : Edu Lobo e Chico Buarque) /2. Valsa brasileira -Chico Buarque (Edu Lobo e Chico Buarque) 13. Acalanto -Ivan Lins (Edu Lobo e Chico Buarque) 14. Tororó - Danilo Caymmi (Edu Lobo e Chico Buarque) 15. Choro bandido -Edu Lobo (Edu Lobo e Chico Buarque) 16. Saimo - Zé Renato e Cláudio Nucci (Edu Lobo e Chico Buarque) 17. Oremus instrumental / Chiquinho de Moraes (Edu Lobo)



## Terra (1997)

1. Assentamento (Chico Buarque) 2. Breio da Cruz (Chico Buarque) 3 O cio da terra (Milton Nascimento e Chico Buarque) 4. Fantasia (Chico Buarque)



### As cidades (BMG Ariola, 1998)

Carvalho)

1. Carioca (Chico Buarque) 2. Iracema voou (Chico Buarque) 3. Sonhos sonhos são (Chico Buarque) 4 A ostra e o vento (Chico Buarque) 5. Xote de navegação (Dominguinhos e Chico Buarque) 6. Você, você Uma canção edipiana (Guinga e Chico Buarque) 7. Assentamento (Chico Buarque) 8. Injuriado (Chico Buarque) 9. Aquela mulher (Chico Buarque) 10. Cecília (L.C. Ramos e Chico Buarque) 11. Cháo de esmeraldas (Chico Buarque e Herminio Beilo de



## Chico ao vivo (BMG Music, 1999)

CD duplo

Disco 1 Paratodos (Chico Buarque) Amor barato (Francis Hime e Chico Buarque) 3. A noiva da cidade (Francis Hime e Chico Buarque) 4 A volta do malanaro (Chico Buarque) 5. Homenagem ao malandro Chico Buarque) 6. A ostra e o vento (Chico Buarque) 7, Sem você (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) 8. Cecília (Luiz Cláudio Ramos e Chico Buarque: 9. Aquela muiher (Chico Buarque) 10. Sob medida (Chico Buarque) 11 O meu amor (Chico Buarque) 12. Teresinha (Chico Buarque) 13. Injuriado (Chico Buarque) 14. Quem te viu, quem te vê (Chico Buarque)

Disco 2 1 As vitrines (Chico Buarque) . Iracema voou (Chico Buarque) 3. Assentamento (Chico Buarque) 4. Como se fosse a primavera / De qué claada manera (Pablo Milanês e Nicolas Guillén) 5. Cotidiano (Chico Buarque) 6. Bancarrota blues (Edu Lobo e Chico Buarque) 7. Xote de navagação (Dominguinhos e Chico Buarque) 8. Construção (Chico Buarque) 9. Sonhos sonhos são (Chico Buarque) 10. Cartoca (Chico Buarque) 11. Capital do samba (J. Ramos) /2. Chao de esmeraldas (Chico Buarque e Herminio Bello de Carvalho) 13. Futuros amantes (Chico Buarque) 14 Vai passar (Francis Hime e Chico Buarque) /5. João e Maria (Sivuea e Chico Buarque)

## Outras publicações da Lumiar Editora

## Harmonia & Improvisação

Em dois volumes Autor, Almir Chediak

(Primeiro livro editado no Brasil sobre técnica de improvisação e harmonia funcional aplicada em mais de 140 músicas populares)

#### Songbook de Caetano Veloso

Em dois volumes Produzido e editado por Almir Chediak (135 canções de Cactano Veloso com melodias, letras e harmonias revistas pelo compositor)

Songbook da Bossa Nova

Em cinco volumes (Português/Inglês) Produzido e editado por Almir Chediak (Mais de 300 canções da Bossa Nova com melodias, letras e harmonias na sua majoria revistas pelos compositores)

#### Escola moderna do cavaquinho

Autor: Henrique Cazes

(Primeiro método de cavaquinho solo e acompanhamento editado no Brasil nas afinações ré-sol-si-ré e ré-sol-si-mi)

## · Songbook de Tom Jobim

Em três volumes (Português/Inglês) Produzido e editado por Almir Chediak (Mais de 100 canções de Tom Jobim com melodias, letras e harmonias revistas pelo compositor)

#### Songbook de Rita Lee

Em dois volumes

Produzido e editado por Almir Chediak (Mais de 60 canções de Rita Lee com melodias, letras e harmonias revistas pela compositora)

#### Songhook de Cazuza

Em dois volumes Produzido e editado por Almir Chediak (64 músicas de Cazuza e parceiros com melodias,

## letras e harmonias) O livro do músico

Autor: Antonio Adolfo (Harmonia e improvisação para piano, teclado e outros instrumentos)

## A arte da improvisação

Autor: Nelson Faria (O primeiro livro editado no Brasil de estudos fraseológicos aplicados na improvisação para todos os instrumentos)

#### Songbook de Noel Rosa

Em três volumes

Produzido e editado por Almir Chediak (Mais de 100 canções de Noel Rosa e parceiros com melodias, letras e harmonias)

#### Songbook de Gilberto Gil

Em dois volumes

Produzido e editado por Almir Chediak (130 músicas de Gilberto Gil com melodias, letras e harmonias revistas pelo compositor)

#### Segredos do violão

(Português/Inglês/Francês) Autor: *Turíbio Santos* 

Ilustração em quadrinhos: Cláudio Lobato

(Um manual abrangente, que serve tanto ao músico iniciante quanto ao profissional)

## No tempo de Ari Barroso

Autor: Sérgio Cabral

(Sobre a vida e a obra do compositor, músico e radialista Ari Barroso)

## Método Prince • Leitura e Percepção —

Em três volumes (Português/Inglês)

Autor: Adamo Prince

(Considerado por professores e instrumentistas como o que há de mais completo, moderno e obje-tivo para o estudo do ritmo)

#### Songbook de Vinicius de Moraes

Em três volumes (Português/Inglês) Produzido e editado por Almir Chediak (Mais de 150 canções de Vinicius de Moraes e parceiros com melodias, letras e harmonias)

## Songbook de Carlos Lyra

Em um volume (Português/Inglês)

Produzido e editado por Almir Chediak

(Mais de 50 canções de Carlos Lyra e parceiros com melodias, letras e harmonias revistas pelo compositor)

## Songbook de Dorival Caymmi

Em dois volumes

Produzido e editado por Almir Chediak

(Mais de 90 canções de Dorival Caymmi e parcei-ros com melodias, letras e harmonias revistas pelo compositor)

#### Songbook de Edu Lobo

Em um volume revisadas e harmonizadas pelo compositor)

Produzido e editado por Almir Chediak (Mais de 50 canções com partituras manuscritas,

## Elisete Cardoso, Uma Vida

Autor: Sérgio Cabral (Sobre a vida da primeira dama da música popular brasileira)

#### Iniciação ao Piano e Teclado

Autor: Antonio Adolfo

(Iniciação para crianças na faixa etária de 05 a 08 anos)

## Outras publicações da Lumiar Editora

## Piano e Teclado Autor: Antonio Adolfo

(Para níveis iniciantes e intermediários)

## Harmonia e Estilo para Teclado Autor: Antonio Adolfo (Para níveis mais adiantados)

### · Songbook de Ary Barroso

Em dois volumes Produzido e editado por Almir Chediak (96 canções de Ary Barroso e parceiros com melodias, letras e harmonias)

#### As Escolas de Samba do Rio de Janeiro Autor: Sérgio Cabral

(Origens e desenvolvimento das escolas de samba do Rio de Janeiro. Documentado com fotos, entrevistas e todos os resultados dos desfiles desde 1932)

## Arranjo — Método Prático

Em três volumes Autor: Ian Guest

(Literatura didática sobre como escrever para as variadas formações instrumentais, incluindo 117 exemplos gravados em CD anexo ao primeiro

volume)

Pixinguinha, Vida e Obra

Autor: Sérgio Cabral (Sobre a vida e a obra do compositor e músico Pixinguinha)

#### Songbook de Djavan

Em dois volumes (Português/Inglês) Produzido e editado por Almir Chediak (Mais de 90 canções de Djavan e parceiros com melodias, letras e harmonias revistas pelo compositor)

### · Arranjo - Um enfoque atual

Autor: Antonio Adolfo

(Livro didático visando o preparo do aluno para uma realidade do mercado profissional brasileiro)

# Composição (Uma discussão sobre o processo criativo brasileiro)

Autor: Antonio Adolfo

(Um autêntico guia no estudo sobre o tema Composição em Música Popular)

## Antonio Carlos Jobím — Uma biografia Autoro Sárgio Cabral

Autor: Sérgio Cabral

(Sobre a vida e a obra daquele que mudou o rumo da música popular brasileira)

#### · Prática de bateria

Autor: Zeguinha Galvão

(Dividido em três módulos, tem como principal objetivo incentivar a prática direta no instrumento)

## • 260 dicas para o cantor popular profissional e

Autor: Clara Sandroni

(Um trabalho direcionado aos que se dedicam ao canto de uma maneira geral)

### · Songbook de Marcos Valle

Em um volume (Português/Inglês)

Produzido e editado por Almir Chediak

(São 50 canções de Marcos Valle e parceiros com melodias, letras e harmonias revistas pelo compositor)

#### Acordes, Arpejos e Escalas para Violão e Guitarra

Autor: Nelson Faria

(Atendendo às necessidades do estudante e do profissional, este livro mostra de forma clara e objetiva o interrelacionamento entre, acordes, arpejos e escalas. Um marco no ensino do violão e da guitarra)

## Vocabulário do Choro

Autor: Mário Sève

Em um volume (Português/Inglês)

(Um dos mais completos trabalhos já realizados sobre o frazeado do choro, incluindo cerca de 150 estudos melódicos)

#### Songbook de João Donato

Em um volume (Português/Inglês)

Produzido e editado por Almir Chediak

(São 52 canções de João Donato e parceiros com melodias, letras e harmonias revisadas pelo compositor)

#### • IPC — Independência Polirrítmica Coordenada Autor: Cássio Cunha

(Exercícios para desenvolvimento da independência polirrítmica coordenada, associada à leitura rítmica, e sua aplicação nos principais ritmos brasileiros)

#### • 16 Estudos Escritos e Gravados para Piano Autor: Ian Guest

(Por este livro, os que lêem música poderão descobrir como reproduzir ritmos e harmonius no acompanhamento, e os que tocam "de ouvido" passarão a visualizar o som das passagens familiares)

## Other Lumiar Editora's Publications

### • Harmonia & Improvisação

Two volumes

Author: Almir Chediak

(First book published in Brazil about improvisation practice and applied functional harmony for more than 140 popular songs)

#### · Songbook de Caetano Veloso

Two volumes Produced and edited by Almir Chediak (135 songs of Caetano Veloso with melodies, lyrics and reviewed harmonies by the composer)

· Songbook da Bossa Nova

Five volumes (Portuguese/English)
Produced and edited by Almir Chediak
(More than 300 songs of Bossa Nova with
melodies, lyrics and reviewed harmonies by
composers in their majority)

#### Escola moderna do cavaquinho

Author: Henrique Cazes (First method of cavaquinho (small guitar) solo and accompaniment published in Brasil in the keys re-sol-si-re e re-sol-si-mi)

• Songbook de Tom Jobim

Three volumes (Portuguese/English)
Produced and edited by Almir Chediak
(More than 100 songs of Tom Jobim with melodies,
lyrics and harmonies reviewed by the composer)

#### Songbook de Rita Lee

Two volumes
Produced and edited by Almir Chediak
(More than 60 songs of Rita Lee with melodies,
lyrics and harmonies reviewed by the composer)

#### Songbook de Cazuza

Two volumes Produced and edited by Almir Chediak (64 songs of Cazuza with melodies, lyrics and reviewed harmonies)

O livro do músico

Author: Antonio Adolfo (Harmony and improvisations for piano, keyboards and other instruments)

 A arte da improvisação Author: Nelson Faria

(The first book published in Brazil of phraseological studies applied to improvisation for all instruments)

## Songbook de Noel Rosa

Three volumes

Produced and edited by Almir Chediak (More than 100 songs of Noel Rosa and partners with melodies, lyrics and reviewed harmonies) · Songbook de Gilberto Gil

Two volumes (Portuguese/English)
Produced and edited by Almir Chediak
(130 songs of Gilberto Gil with melodies, lyrics and harmonies reviewed by the composer)

Segredos do violão

(Portuguese/English/French) Author: Turihio Santos Comics illustrations: Cláudio Lohato (A complete manual, useful to professional and amateur musicians)

 No tempo de Ari Barroso Author: Sérgio Cabral

Author: Sergio Cabrat
(About the life and the work of the composer, musician and broadcaster Ari Barroso)

 Método Prince • Leitura e Percepção - Ritmo Three volumes (Portuguese/English)

Autor: Adamo Prince (It's considered by teachers and instrumentists as the most complete, modern and objective for the rhythm's study)

 Songbook de Vinicius de Moraes Three volumes (Portuguese/English)

Produced and edited by Almir Chediak
(More than 150 songs of Vinicius de Moraes
and partners with melodies, lyrics and harmonies)

Songbook de Carlos Lyra

One volume (Portuguese/English)
Produced and edited by Almir Chediak
(More than 50 songs of Carlos Lyra and partners
with melodies, lyrics and harmonies reviewed by
the composer)

#### Songbook de Dorival Caymmi

Two volumes Produced and edited by Almir Chediak (More than 90 songs of Dorival Caymmi and partners with melodies, lyrics and harmonies reviewed by the composer)

Songbook de Edu Lobo

Produced and edited by Almir Chediak (More than 50 songs handwritten and reviwed by the composer)

Elisete Cardoso, Uma Vida

Author: Sérgio Cabral (About the life of the first lady of the Brazilian popular music)

• Iniciação ao Piano e Teclado

Author: Antonio Adolfo

(First steps for kids between 05 and 08 years old)

## Other Lumiar Editora's Publications

#### Harmonia e Estilo para Teclado Author: Antonio Adolfo

(Harmony and style for keyboard for advanced level)

· Songbook de Ary Barroso

Two volumes

Produced and edited by Almir Chediak (96 songs of Ary Barroso and partners with melodies, lyrics and harmonies)

#### As Escolas de Samba do Rio de Janeiro Author: Sérgio Cabral

(Origins and development of the escolas de samba from Rio de Janeiro. Documented with photos, interview and all the results of the parade since 1932)

#### Arranjo — Método Prático Three volumes

Author: Ian Guest

(Didactical literature on how to write to the various

instrumental formations, including 117 examples recorded on a CD accompanying the first volume)

## • Pixinguinha, Vida e Ohra

Author: Sérgio Cabral (About the life and the work of the composer and musician Pixinguinha)

#### Songbook de Diavan

Two volumes (Portuguese/English)
Produced and edited by Almir Chediak
(More than 90 songs of Djavan and purtners with
melodies, lyrics and harmonies reviewed by the
composer)

## • Arranjo - Um enfoque atual

Author: Antonio Adolfo

(Instructional book covering techniques for the professional market on arranging)

### Composição (Uma discussão sobre o processo criativo brasileiro)

Author: Antonio Adolfo (A new discussion about Brazilian songwriting)

#### Antonio Carlos Jobim — Uma biografia Author: Sérgio Cabral

(About the life and the work of the one that changed the paths of Brazilian popular music)

#### • Prática de bateria

Author: Zequinha Galvão

(Divided into three parts, its main objective is to encourage hands-on pratice)

#### 260 dicas para o cantor popular profissional e amador

Author: Clara Sandroni

(A book directed to those who dedicat themselves to singing in general)

#### Songbook de Marcos Valle

One volume (Portuguese/English)
Produced and edited by Almir Chediak
(Whith 50 songs of Marcos Vulle and in

(Whith 50 songs of Marcos Valle and partners with melodies, lyrics and harmonies reviewed by the composer)

#### Acordes, Arpejos e Escalas para Violão e Guitarra

Author: Nelson Faria

(Meeting the needs of the student and the professional, this book presents, in a clear and objective manner, the interrelationship between chords, appeggios and scales, A milestone in the teaching of acoustic and electric guitar.)

#### Vocabulário do Choro

One volume (Portuguese/English)

Author: Mário Sève

(One of the most thorough papers written on the phrasing of the choro, including nearly 150 melodic studies)

#### Songbook de João Donato

One volume (Portuguese/English)
Produced and edited by Almir Chediak

(With 52 songs of João Donato and partners with melodies, lyrics and harmonies written by the composer)

## IPC — Independência Polirrítmica Coordenada Author: Cássio Cunha

(Coordinated polyrhythmic independence for drums and percussion is a didactic book for students and musicians that includes exercises for the development of coordinated polyrhythmic reading and its application to the main Brazilian rhythms)

#### • 16 Estudos Escritos e Gravados para Piano Author:: Ian Guest

(With this book, those who can read partitures will be able to discover how to reproduce rhythms and harmonies in the accompaniment, and those who play piano "by cari" wil be able to feel the familiar transportation's sound)

Este livro foi impresso nas oficinas gráficas da Editora Vozes Ltda., Rua Frei Luis, 100 — Petrópolis, RJ, com filmes e papel fornecidos pelo editor.